### Oscar Zago, presidente del bloque MID

"El PRO hoy es un aliado más incondicional que algunos propios con resquemores"\_\_P.12



W.CRONISTA.COM

Buscará exportar Angelici ahora va por el viñedo y la bodega propia\_\_P.19

# CIONIST . ARGENTINA

JUEVES

18 DE ABRIL DE 2024

PRECIO: \$ 900

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.172.353 ♥ -2,57% — Dow Jones 37.753 ♥ -0,12% — Dólar BNA Mayorista 869,50 0,06% — Euro 1,06 0,50% — Real 5,23 ♥ -1,08% — Riesgo país 1.270 ♥ -8,04%

RESOLUCIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

BUENOS AIRES

## El Gobierno obliga a las prepagas a reajustar las cuotas que cobraron a los afiliados desde diciembre

La disposición afecta a siete empresas del sector. Solo podrán aumentar el equivalente a la inflación. Pedirán a la Justicia que avale un reembolso

Para las empresas la decisión es impracticable. Aseguran que ajustar el valor de sus servicios por debajo de los costos los deja al borde de la quiebra

El Gobierno decidió, finalmente, salir al cruce de los aumentos que aplicaron las empresas de medicina prepaga desde el mes de diciembre. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la Secretaría de Comercio tomó la decisión a instancias de un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia, que en principio rige solo para las siete empresas más grandes. Los privados fueron autorizados a cobrar sus cuotas con un incremento equivalente a la variación del IPC, con lo cual ahora el Ejecutivo evalúa un mecanismo que permita reintegrar la diferencia a los afiliados en el segundo semestre. Para las compañías la decisión es impracticable (aseguran que puede dejarlas al borde de la quiebra) y evalúan qué camino seguirán frente a la decisión oficial.\_\_\_P.18



HOY HABRÁ REUNIÓN DE COMISIÓN

## Prioridades: el debate legislativo empezará por la ley fiscal enviada para sumar ingresos

El paquete incluye Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, la moratoria y el blanqueo

Incluyeron la promesa de presentar antes de fin de año una reforma tributaria para 2025.

El proyecto comenzará a ser debatido hoy por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert. El texto no tiene cambios sobre el borrador que convalidaron gobernadores y diputados dialoguistas. El piso sobre el que se aplicará Ganancias se mantuvo en\$1,8 millones. La ley contiene cambios en el monotributo y Bienes Personales. También actualiza los plazos de la moratoria. \_\_P.10



REBOTARON LOS BONOS EN DOLARES

Se devalúa el real en abril y pone presión sobre la decisión de ajustar el dólar solo 2% mensual \_P. 14 y 15

> ZOOM EDITORIAL

Crece el optimismo empresario pese a la tensión entre el corto y el largo plazo

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_

> OPINION

Avanzan las reformas; contraofensiva estatista

Guillermo Laborda Periodista y Economista \_p. 3\_\_\_

ZOOM FINANZAS

Recalculando: el desvelo del mercado es cuándo y cómo moverán al dólar

Ariel Cohen Editor de Finanzas \_\_p. 15\_\_

#CASHTAG

Los empresarios, entre el optimismo y el desconcierto por los giros de Milei

Jairo Straccia Periodista \_\_p.12\_\_

▶ ESCENARIO

Lacalle Pou, Peña y Milei, los platos fuertes del Foro Llao Llao

Juan Manuel Compte Editor jefe de Negocios \_p. 20\_\_

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Gran trabajo Juan Pazo y
Pablo Lavigne en la
Secretaria de Comercio,
utilizando las
herramientas
institucionales como
corresponde, y por
supuesto un gran alivio
para la clase media"

Luis Caputo

Ministro de Economía

EL NÚMERO DE HOY

17,6

por ciento cayó el consumo de carne vacuna en el primer trimestre del año, según Ciccra

#### DOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

Dos de cada tres empresarios argentinos son optimistas respecto del futuro de su economía en 12 meses. En 2022, la confianza alcanzaba a solo el 24%

## Crece el optimismo empresario pese a la tensión entre el corto y el largo plazo

presente y un creciente optimismo por el futuro. Así esperan los empresarios al presidente Javier Milei este viernes en Bariloche, en el marco de la realización del Foro Llao Llao que transcurre en medio del debate político por las reformas que plantea la ley Ómnibus, el conflicto con compañías de medicina prepaga y las gestiones en Washington del ministro de Economía, Luis Caputo, para obtener nuevo financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y es que según los datos que arroja el último reporte internacional de negocios (IBR, por su sigla en inglés) que acaba de presentar la consultora Grant Thornton, los ejecutivos argentinos exhiben una tensión entre el corto y el largo plazo que encuentra su razón de ser en la propia visión que tiene el organismo que conduce Kristalina Georgieva sobre el andar y la proyección de la economía doméstica.

Dos de cada tres de los 76 empresarios argentinos consultados durante el primer trimestre del año se mostraron optimistas respecto del futuro de su economía en 12 meses, dato que representa un gran salto de confianza en la gestión de Milei. De hecho, el indicador pasó primero del 24% en 2022 al 48% en el cierre del año pasado y, finalmente, trepó hasta el 67% en el último registro, lo que lo muestra alineado, por primera vez en dos años, con el optimismo empresario que el estudio observó a nivel mundial, tras consultar a unos 10.000 altos ejecutivos en más de 150 países.

Y esto a pesar de que se redujo la previsión de mayores ingresos, exportaciones, aumento de empleo, rentabilidad, inversión en maquinaria, investigación y desarrollo, tecnología, capacitación de personal, entre otras variables. Mientras aumentaron índices que muestran a los costos laborales, la dificultad para obtener financiamiento y la incertidumbre económica, entre otros, como limitaciones para el crecimiento empresarial. Es decir, el sector privado se plantea que por delante tendrá un año complicado pero vislumbra mejores tiempos a futuro y es allí donde su visión se enlaza con la previsión del FMI.

Hoy la economía transita la recta descendente de la actividad que terminará, según proyectó el Fondo, con una caída de 2,8% en el Producto Interno Bruto para 2024. Pero para esta fecha, en 2025, estará recorriendo el camino ascendente para completar una "V" que arroje un 5% de crecimiento anual con 45% de inflación, de acuerdo a la estimación del propio organismo. La solidez de ese pronóstico es la duda que los empresarios esperan develar con Caputo en Washington y Milei en Bariloche.

▶ LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: BLOOMBERG

### Dubai quedó sumergida por las lluvias

El cambio climático permite ver fenómenos meteorológicos inusuales en todo el planeta. Pero la excepcional tormenta que azotó a los Emiratos Árabes sorprendió a muchos: en 24 horas cayeron más de 250 milímetros, el equivalente a la lluvia de todo un año. El Centro Meteorológico Nacional dijo que se trató de la mayor precipitación de los últimos 75 años. En el vecino Omán murieron al menos 19 personas. Las precipitaciones también azotaron Arabia Saudita y Bahrein. El aeropuerto de Dubai, el segundo con mayor tránsito de pasajeros a nivel global, debió cancelar cientos de vuelos. Decenas de vías rápidas seguían anegadas, con lujosos autos atrapados en ellas.





La frase del día

Daniel Scioli

Secretario de Turismo y Deportes

"Estoy comprometido a aportar mi experiencia en este momento de la Argentina, sentí que no podía ser indiferente y por eso tomé esta decisión de ayudar y colaborar. Si algunos me critican por eso...lo que estoy haciendo acá es tratar de encontrar soluciones. El Presidente fue muy claro y convocó mas allá de las identidades partidarias, a los que quieran colaborar con el país"

OPINIÓN

Guillermo Laborda Periodista y Economista



# Avanzan las reformas; contraofensiva estatista

l virus estatista en la Argentina está lejos de estar acabado: desde el búnker en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof busca contar con dos empresas de salud de propiedad bonaerense. Una para atender emergencias médicas y otra para la fabricación y provisión de medicamentes. No se entiende cómo, a pesar del giro de la sociedad, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires insiste con este tipo de ideas que encima duplican funciones, dado que el SAME en municipios ya atiende las emergencias. También se ve la mano visible de ubicar en esas empresas, militantes y semillas de futuros negocios.

Desde Tres de Febrero, Diego Valenzuela lidera entre los opositores al kicillofismo la reacción contra la suba de tasas municipales y ahora contra el proyecto soviético de salud. Los bonaerenses lo sufren con una presión impositiva que estalló ya con el imcremento de las patentes y del inmobiliario. Pero el margen de acción del contribuyente es limitado, con el camino judicial costoso, lento y sin resultado positivo asegurado. El kirchnerismo siempre apunto a esquilmar con impuestos a la sociedad para asegurar el poder de distribución, financiación a militantes y el populismo en general. Sin alta presión impositiva no hay populismo.

El problema que enfrenta este resurigir socialista K es que el plan Milei está obteniendo resultados positivos, en un plazo menor al previsto. Hasta el FMI recalculó a la baja sus proyecciones de inflación y caída del PBI en el 2024. Abril será el primer mes en contar con inflación de un dígitio y la núcleo en torno del 5%. La de mayo podrá estar más cerca de 5% que del 10%. Y los errores se corrigen. Pasó con el diseño del Bopreal, el bono del BCRA que sirvió pa-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

ra absorber pesos del mercado y atender deuda en dólares con importadores. Inicialmente fracasaron las licitaciones pero luego fueron corregidas y con resultados exitosas.

Javier Milei ya tiene en su mente las elecciones legislativas del 2025. Y el escenario para delinear el nuevo Congreso para fin del año próximo. Con inflación mensual del 2,5% mensual o menos de promedio en el 2025 y una economía creciendo en torno al 4%, sin saltos cambiarios, anticipa un Congreso con nueva conformación con mayor presencia de La Libertad Avanza. Hasta tiene in péctore las reformas económicas a lanzar en el 2026.

El retorno del crédito en este escenario de inflación a la baja es una baraja clave para que resurja la economía en el corto plazo. Dependerá de los "espíritus animales" de los argentinos y de lo que vayan olfatean-

El gobernador Axel Kicillof avanza con la creación de dos empresas estatales en la provincia de Buenos Aires, una para atender emergencias y otra para

fabricar remedios

Un riesgo económico que se podría dar pasa por el enamoramiento de cepo cambiario. Es el peligro de un síndrome de Estocolmo pero en sentido inverso. do en materia política. Un gran paso en este sentido será la aprobación del paquete fiscal, recientemente enviado al Congreso. Promete una reforma impositiva profunda para el segundo semestre.

El tratamiento promete ser exprés, con una eventual aprobación en Diputados en la primer semana de mayo. Imprevistos pueden surgir como ya se vivieron en febrero. Los legisladores patagónicos impulsarán un alivio para no quedar alcanzados por el remixado impuesto a las Ganancias, en "Personales". Será una suerte de "zona fría" para pagar menos Ganancias. Otros legisladores, se están "cartelizando", por utilizar una palabra de moda, para que el 12,5% otorgado a jubilados como compensación por la pérdida del haber real en el primer trimestre, sea del doble.

En el Senado el tratamiento puede ser rápido en la medida, de nuevo, que no haya errores forzados. Los patagónicos harán valer su voto reiterando ese "zona fría" para Ganancias. El proyecto quedó sin el capítulo referido al "Señor del Tabaco" tal como lo denominara el propio presidente de la Nación. Las peleas y reformas sectoriales se darán en proyectos separados para no lograr unir a los lobbies. En ese capítulo ingresan las exenciones en Ganancias, como las que tienen las cooperativas, algunas de ellas multinacionales que hacen que el management se vea beneficiado.

No todo es color de rosa. Las últimas jornadas en lo financiero mostraron que nadie tiene garantizado el éxito. Que el azar juega un rol principal en las victorias. Normalmente se culpa a la suerte en las derrotas y se destacan las medidas propias en las victorias. La realidad es que el azar importa. Muchos planes ecomnómicos fracasaron por tener mala suerte. Muchos desastres económicos parecieron ser brillantes momentos económicos por tener buena suerte. ¿Qué hubiera sido del kirchnerismo si la soja hubiera tenido un precio de 200 dólares en sus primeros años de gestión?

Lo cambiario marcha bien pero siempre ronda el fantasma del atraso del dólar. El mensaje los últimos días pasó por la suba del 4,5% del dólar en Brasil. Por ahora no es relevante pero puede convertirse en un problema a la hora de unificar el tipo de cambio. Los cepos aún vigentes dan tranquilidad pero se corre el riesgo de enamorarse de ellos. Dan mucha tranquilidad pero tienen un alto costo en materia de acitividad económica. Aquí el secuestrador se enamora del secuestrado. Una suerte de síndrome de Estocolomo en sentido inverso.

La gran arma que tiene el gobierno: la transparencia. Le sobran escándalos para avanzar. El de seguros, reaseguros es mucho mayor. Hasta llegan a CABA.

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

GERENCIA COMERCIAL: Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1° P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### FMI PIDE MEJORAR TRIBUTACIÓN DE EMPRESAS

# Gira en EE.UU.

# Caputo anticipó ante inversores que todavía no se levantará el cepo

El ministro de Economía expuso ante fondos en el J.P Morgan. Hubo optimismo. Del otro lado, el FMI publicó un informe en el que da recomendaciones a los países para mejorar su consolidación fiscal

\_\_\_\_ Florencia Barragan \_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington, Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien desde el Palacio de Hacienda no difundieron su agenda oficial, según pudo saber este diario, este miércoles expuso ante inversores en el banco J.P. Morgan. Una de sus princiales definiciones fue que faltan correcciones para salir de forma sustentable del cepo cambiario, y anticipó que la inflación podría ser de un dígito en abril.

Del otro lado, el FMI publicó un extenso documento titulado "Monitor fiscal", en donde da recomendaciones a los países para consolidar su política fiscal. Allí, establece pautas como avanzar en la "cooperación internacional en materia de tributación empresarial". Además, ve con buenos ojos "aumentar los ingresos fiscales mediante la modernización de los sistemas tributarios, la ampliación de las bases impositivas y el fortalecimiento de la capacidad institucional".

Inclusive, habla de un nuevo tributo: ponerle un precio a las emisiones de carbono, para "movilizar recursos hacia preocupaciones comunes". Además, en el trabajo mencionan que en las economías emergentes la inversión pública debería ser estratégica para faci-

litar el crecimiento de empresas en sector competitivos.

Si bien el FMI no hace referencia específica al caso argentino, sus principales autoridades mencionaron públicamente que el Gobierno tiene que "mejorar la calidad del ajuste". De hecho, esta semana, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó que las medidas económicas llevaron a un "progreso impresionante", pero dijo que todavía "hace falta mucho más". Este miércoles ingresó finalmente al Congreso el paquete fiscal, con la vuelta del impuesto a las ganancias, una política que reclamaba el FMI y que podría aportar a la recaudación casi 1 punto del PBI.

#### CAPUTO CON INVERSORES

"No entraba un alfiler en la sala", reveló una fuente que prefirió no ser mencionada, acerca de la exposición de Caputo en el J.P. Morgan. Se realizó en el hotel Hyatt de Washington, bajo el título: "Argentina: estabilización, desregulación y crecimiento sostenido". "Hace 6 años Caputo vino acá rezando por plata, ahora no fue así", reveló uno de los espectadores.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que no es inminente levantar el cepo cambiario, dado que antes falta sanear al balance del Banco Central y recomponer reservas. Si bien dijo que llevan compradas u\$s 13.000 millones, todavía siguen en negativo. El "atajo" para salir Caputo aseguró que "no hay que ser ansioso" y que para salir del cepo falta sanear el balance del Banco Central

El FMI recomienda mejorar la cooperación para la tributación de empresas y ponerle un precio a las emisiones

El ministro anticipó que la inflación baja "drásticamente" y podría cerrar en un dígito en abril antes sería obtener financiamiento. Pero sino, seguirán avanzando en reformas macroeconómicas.

Pese a que el mercado considera que levantar las restricciones es "imprescindible" para la llega de inversiones y la recuperación económica, también consideran que "peor que no salir del cepo es salir mal del cepo". El recuerdo de los resultados de cómo lo hizo la gestión de Mauricio Macri sigue presente. La sensación que se quedó el mercado es que esta es "the last dance" (el último baile), por lo que el Gobierno no quiere ponerse "ansioso" y correr "riesgos innecesarios".

Otra de las definiciones de Caputo es que la inflación está bajando "drásticamente", y que todavía "no colapsó" debido al "pricing adelantado" que hicieron las empresas ante la expectativa de una devaluación. De hecho, dijo que el tipo de cambio "está bajo control". Inclusive, anticipó que abril podría cerrar en un dígito.

En materia inflacionaria, el FMI también está optimista. En el informe sobre Perspectivas de la Economía Global indicaron que Argentina cerrará el 2024 con una inflación del 150%. "Para que se de eso, la inflación mensual debería ser de 2% por mes, desde agosto, todos los meses hasta fin de año", analizó el economista Diego Giacomini.

Además, Caputo le dijo a los inversores que llegó al superávit fiscal "en un solo mes", que no necesitan de las provincias para mantener orden en las cuentas públicas, que nunca vio un nivel de "convicción" como el del presidente, Javier Milei y que su nivel de popularidad "sigue aumentando", según pudo reconstruir este diario.

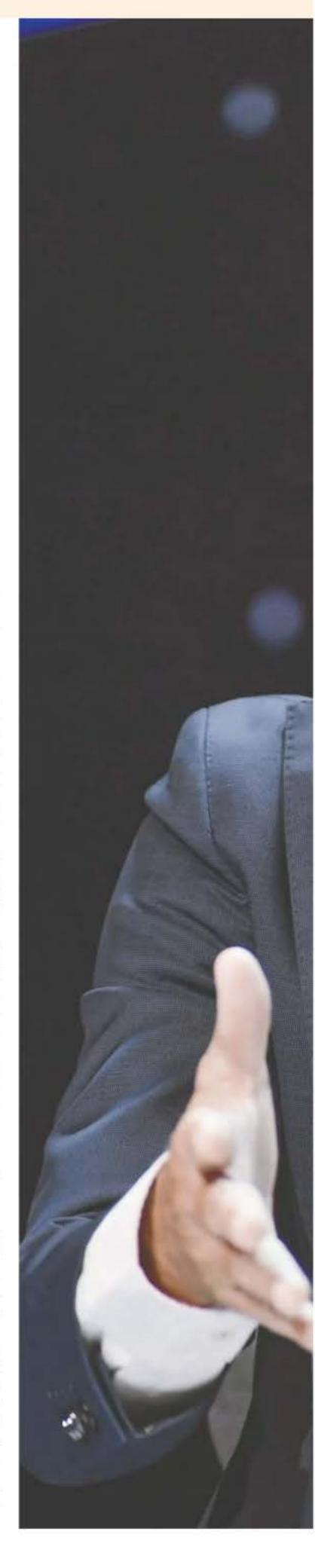

El Cronista | Jueves 18 de abril de 2024 | Valor agregado



### El ministro utiliza el aumento de los combustibles para sumar gobernadores aliados

\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_\_ leterovich@cronista.com

A pesar de los efectos sobre la inflación, en febrero pasado, por medio del decreto 107/2024, el Gobierno estipuló un nuevo cronograma de cuatro fechas para aumentar de los montos fijos del impuesto a los combustibles.

Con este mecanismo, ahora le dará volumen a una nueva billetera para financiar obras públicas con la que se podrá seducir a gobernadores y sumar apoyos para la Ley Bases.

A los fines de recuperar el tiempo que estuvo congelado, se estableció una suba, el pasado 1º de febrero por el tercer y cuarto trimestres de 2021 y todo 2022, luego otra en marzo (primeros seis meses de 2023) y una más en abril (tercer trimestre 2023). Pendiente de la última el próximo 1º de mayo (cuarto trimestre 2023).

Así, ante las sumas acumulativas de porcentajes, en el último informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de marzo, la recaudación por el tributo presentó un salto sideral: sumó \$ 82.481,8 millones.

Con el ajuste, la variación interanual fue de 215% (en marzo de 2023 había sido \$ 26.185,9 millones) y juntó \$ 179.106 millones durante el primer trimestre del año (diferencia positiva del 91% respecto al mismo periodo de 2023, aunque debajo de la inflación).

#### DISTRIBUCIÓN

De ese total, por lo establecido en la Ley N.º 23.966, Título III y Ley N.º 27.430, un 47,96% se destinan a obra pública: 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda; 28,58%, Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y 4,31%, al de Hídrica.

Pero dichos recursos, desde el pasado marzo, se encuentran bajo la órbita de Luis Caputo. "Con el objeto de asegurar el efectivo control y administración de las finanzas públicas, es necesario designar al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del estado nacional en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o

fondos del estado nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción (...) o, cuando corresponda, emitir opinión previa", establecieron en el Decreto N.º 215/2024.

5

A su vez, solicitó realizar dentro del plazo de 60 días (fecha límite próximo 3 de mayo), una auditoria integral de la gestión de los fondos integrados total o parcialmente con y/o fondos del Estado nacional. El informe de la Sindicatura General de la Nación había advertido sobre "la ausencia o

Cerca del 50% de la recaudación del impuesto a los combustibles va a fondos fiduciarios

El gobernador Valdés declaró que Corrientes va a recibir \$ 600 millones para viviendas.

falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos".

#### PEDIDO DE OBRA PÚBLICA

A pesar de que el fin de la obra publicar para "terminar con la corrupción" fue una de las principales promesas durante la campaña del presidente Javier Milei, durante las tratativas de la nueva versión de la "Ley Bases..." los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) pusieron la cuestión sobre la mesa.

Y en esa línea, el Gobierno ya habría hecho uso de los ingresos que genera el impuesto a los combustibles.

"Milei recuperó y actualizó el Fondo Nacional de la Vivienda, (...) que hacía rato que no actualizaban", afirmó en una entrevista reciente el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Así, el mandatario, que participó, hace dos semanas, de las reuniones en Balcarce 50, reveló que la provincia va a recibir \$ 600 millones -de ese total, \$ 400 millones ya fueron girados- en lugar de los \$ 100 millones que se habilitaron anteriormente, lo que le va a "permitir hacer viviendas".\_\_

## Economía & Política



"El proyecto
político de Milei no
tiene destino de
éxito, porque no se
está pensando en la
gente"
Andrés Larroque

Ministro de Desarrollo (PBA)

RECLAMAN NEGOCIAR MARZO Y ABRIL

## La Uocra amenaza con paralizar las obras en todo el país por falta de acuerdo salarial

El gremio de la construcción advierte que la conflictividad en el sector escalará la próxima semana si no hay respuesta de los empresarios a su demanda paritaria

\_\_\_ Mariano Beldyk

\_\_\_ mbeldyk@cronista.com

En medio de una tensa relación del gobierno de Javier Milei con los gremios que la reunión con la CGT no terminó por desmantelar, la Unión Obrera de la Construcción de la república Argentina (Uocra) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente y amenaza con escalar el conflicto la próxima semana con una parálisis total de las obras privadas.

La razón que argumentan desde el gremio que comanda Gerardo Martínez es la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en sus paritarias en medio de un preocupante retroceso de la actividad que castiga al sector a partir de la suspensión de la obra pública por parte del Gobierno nacional. En lo que va de 2024, el último incremento a partir de un acuerdo salarial entre Camarco -la cámara que agrupa a las empresas del sector- y la Uocra fue por un 14% en febrero, apenas por arriba de la inflación de ese mes del 13,2%.

Ahora buscan sellar un entendimiento que abarque marzo y el mes en curso de abril. Pero desde la Uocra, acusan al sector empresario de la "negativa" a llegar a una solución. Hasta el momento ya hubo dos conversaciones en tono informal. En ninguno de los dos casos se llegó a hablar de porcentajes, aseguran desde el gremio. En la UOCRA buscan presionar por un entendimiento que englobe la inflación acumulada en estos dos meses y trepe hasta uno o dos puntos por encima.

Frente al aumento de precios, sostienen los dirigentes
gremiales, las y los trabajadores
del sector no tienen "otras herramientas para enfrentar tan
crítica coyuntura que no sea la
suba de sus ingresos". Por estas
razones, "los trabajadores
constructores reclamamos el
cumplimiento por parte del
sector empresario de su obligación de garantizar los derechos laborales y convencionales", concluye el comunicado.

#### NEGOCIACIONES

Desde la Uocra comunicaron ayer a todas las seccionales del país que el gremio se declaraba en estado de alerta y moviliza-



La última recomposición de ingresos que acordó la UOCRA con Camarco fue por un 14% en febrero

#### En el gremio hablan de 330 mil empleados en construcciones privadas. La actividad no se cortó, como en la obra pública

ción. De no acercar posiciones con Camarco, avanzarían con la parálisis por 24 o 48 horas en todas las obras privadas de la Argentina. Hasta se habla un esquema progresivo sujeto a la reacción del sector empresario.

"La idea es evitar una medida de fuerza", señalan fuentes gremiales a *El Cronista*. Así y todo, no descartan frenar las obras privadas a nivel nacional si la presión no consigue mover a Camarco de su negativa a dialogar una mejora en los salarios acorde al IPC. Tampoco descartan ir a la secretaría de Trabajo para demandar su intervención y que fuerce la negociación con una convocatoria a sus oficinas.

En la Uocra están abiertos a un tercer encuentro para encarrilar las conversaciones. Desde *El Cronista* se intentó contactar a Camarco sin éxito, para conocer su posición.

Más allá de la suspensión de la obra pública, que hoy puso en suspenso a cerca de 79 mil puestos de trabajo en todo el país -acorde a los números de la UOCRA y sin contar los empleos indirectos-, en el gremio destacan que la actividad privada aún no sufrió el ajuste con la misma intensidad.

Se calcula que hay cerca de 330 mil personas empleadas en la construcción en el sector privado. A diferencia de la obra pública que depende de los recursos nacionales -incluso en las provincias y municipios a los que se dejó de girar desde Nación- la actividad en el ámbito privado se mueve con fondos propios.

ADEMÁS MOVILIZAN MAÑANA EN BARILOCHE

### Previo al paro, los estatales convocan a una jornada de protesta el 30 de abril

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

Por decisión unánime del plenario nacional de delegados del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE, se definió una nueva Jornada Nacional de Lucha para el martes 30 de abril, antes del paro nacional convocado por la CGT para el 9 de mayo y al que ya adhirieron las dos CTA. Además, en Río Negro habrá paro y movilización mañana frente a la llegada del presidente Javier Milei a Bariloche para su participación en el Foro Llao Llao.

"Estamos en un tiempo en el que los sindicatos estamos llamados a convertirnos en una verdadera oposición a este Gobierno y al plan de ajuste que intenta llevar adelante", aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. En la jornada del 30, habrá movilizaciones en las principales ciudades del país, con modalidad a definir por las conducciones provinciales.

Aguiar sostuvo que "el plan de acción en el sector público no se puede detener" y agregó: "La vulneración de derechos cada vez es más grave. La decisión de renovar los contratos nuevamente sólo por 90 días se traduce en una re-precarización de todos los trabajadores del Es-

tado".

Aguiar también había llamado a multiplicar las protestas en todo el país y precisamente en Río Negro, provincia de la cual es oriundo el dirigente nacional. En consecuencia, se determinó un paro con movilización para mañana con motivo del arribo del Presidente a Bariloche para participar del Foro Llao Llao junto a parte del empresariado del país.

"Milei tiene que ser declarado persona no grata apenas ponga un pie en Río Negro", manifestó el dirigente gremial Kicillof convocó a la marcha universitaria en reclamo de mayor presupuesto



#### LA MOVILIZACIÓN SERÁ EL 23 DE ABRIL

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó al a convocatoria de la movilización que prepara la comunidad educativa para el martes 23 de abril en reclamo al gobierno nacional por el aumento de presupuesto para las universidades públicas. En el marco de la inauguración del edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N83 de la localidad de San Francisco Solano, Quilmes, el gobernador planteó: "Se suele decir que es difícil construir y muy fácil luego destruir. Hoy les decimos que si quieren destruir al sistema educativo también les va a costar bastante".

INTERVIENE LA SECRETARÍA DE TRABAJO

## Colectivos: hoy, nueva audiencia para desactivar otro paro

El gremio de choferes y las cámaras del AMBA vuelven a juntarse. Las partes mantienen sus posturas y hay poca expectativa de resolución. Podría haber otra medida de fuerza el 25 de abril

Florencia Barragan

\_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Tras el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la semana pasada, que impactó en la movilización de cuatro millones de personas en el Área Metropolitana (AMBA), se dará un encuentro clave para intentar acercar a las partes.

Si bien iba a realizarse ayer vía zoom, la audiencia se pospuso para hoy, también en formato virtual. Volverá a encontrarse el gremialista, Roberto Fernández, con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y los representantes de las cámaras empresarias.

La UTA ya anticipó que si no recibe el aumento de \$ 250.000, para llevar el sueldo de los colectiveros a \$ 987.000, volverá a paralizar el transporte público el 25 de abril. Sin embargo, las cámaras mantienen la misma postura: aseguran que falta homologación, y no cuentan con los fondos para pagarlo.

#### SUBA DEL BOLETO?

La principal alternativa que presentaron las cámaras a la Secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta, es que se habilite un incremento en el boleto de colectivo. Según calculan, si se aumentara \$60 el boleto, y pasara de \$270 el mínimo a \$330, podrían afrontar los pagos. Esto significaría un incremento del boleto del 22%, que podría hacerse directamente, vía resolución administrativa.

Los empresarios difundieron un informe en el que muestran que el boleto de colectivo en dólares es el más bajo de toda la región: 0,3 dólares. El más caro es en Montevideo, de 1,2 dólares. Además, esto implica que el boleto registró una baja del 58% con respecto al 2001, cuando costaba 0,8 dólares.

El economista especializado en transporte, Rafael Skiadaressis, consideró sobre el futuro de las tarifas: "Es un debate incómodo del cual no podemos



Choferes reclaman aumento salarial de \$ 250.000

Las empresas aseguran que si boleto aumenta \$60 (+22%) a \$330, podrían pagar el aumento

La definición podría demorarse porque la llave la tiene Caputo, que está en EE.UU. en reunión con el FMI

escapar para modernizar el sistema de transporte público. La situación tarifaria del AMBA debe normalizarse, no hay caso similar en la región", escribió en

#### **DEFINE CAPUTO**

La decisión final la tiene el ministro de Economía, Luis Caputo. Un aumento del boleto no solo impacta en los bolsillos de las clases trabajadoras, sino que presiona sobre la inflación.

El otro camino, el menos elegido por los empresarios, es un incremento de la partida de los subsidios de \$12.500 millones, solamente para afrontar el aumento. Sin embargo, esto implicaría mayor gasto público.

Sin embargo, el temor de los actores involucrados es que la definición se demore por el viaje de Caputo, que se encuentra en Estados Unidos para reunirse con el FMI.

Desde Transporte todavía no avanzaron en una definición. Una opción podría ser aumentar el costo de determinación del subsidio, en donde se establece que la transferencia de subsidios se hace con un sueldo de \$737.000. También, le reclamarán a los empresarios: los multaron por no haber ofrecido servicio el jueves pasado, y analizan quitar concesiones.

Tampoco descartan que la UTA modere parte de su reclamo. Según los empresarios, con el sueldo de casi \$1 millón, habrán tenido aumentos casi 30 puntos por encima de la inflación. Entre diciembre del 2022 y marzo del 2024, los salarios crecieron 394%, las transferencias 253% y la inflación fue de 367%.\_\_\_







TRAS DESPLOME DE IMPORTACIONES

# La balanza energética volvió a ser superavitaria en febrero

Arrojó un resultado positivo de u\$s 558 millones en el segundo mes del año, a pesar de las menores exportaciones. En el primer bimestre acumula u\$s 971 millones de superávit

Victoria Lippo

mlippo@cronista.com

La balanza energética de febrero registró un superávit de u\$s 558 millones a pesar de la caída interanual de las exportaciones en un 3,2%, arrastradas por los menores precios. Las ventas alcanzaron u\$s 718 millones, mientras que las importaciones fueron por u\$s 160 millones en el mes.

Las menores exportaciones fueron superadas por el recorte a las importaciones en un 73,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según se desprende del último reporte del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IEA).

Para 2024, la consultora Economía y Energía espera que la balanza energética alcance un superávit de u\$s 4.000 millones a raíz del aumento de la producción de crudo, los menores precios internacionales del gas natural licuado y el aumento de la capacidad de transporte del gas natural desde la cuenca

neuquina.

En el primer bimestre del año, según el relevamiento de la consultora Economía y Energía, el saldo comercial energético fue de u\$s 971 millones, a raíz de una suba de las exportaciones del 5,4% interanual y de una caída del 65% de las importaciones.

En este sentido, el IEA agregó que las cantidades exportadas en lo que va del año aumentaron un 16,5%, pero los precios cayeron un 9,2%. En el caso de las importaciones, las cantidades se desplomaron un 61% y los precios un 10,3%.

A pesar de haber reportado un déficit en el mes de febrero y revertir el superávit alcanzado en enero, el comercio exterior de energía eléctrica también cumplió un rol central: las exportaciones en el primer bimestre crecieron un 5581% mientras que las importaciones se contrajeron en un 70%, según Economía y Energía.

Medido en cantidades, en febrero se exportó 0,1% más de



Para 2024 se espera un superávit de u\$s 4.000 MILLONES

combustible y energía en la comparación interanual, pero los precios de exportación se redujeron un 2,6%, lo que derivó en un recorte del valor exportado del 3,2% contra el año anterior. Las importaciones de combustibles y lubricantes tuvieron la dinámica contraria: mientras que se redujeron un 74,4% en cantidades, sus precios tuvieron un aumento del

2,9%. Así, el valor importado se desplomó un 73,9%.

El precio del barril de petróleo brent en febrero fue un 3,2% superior al de enero pero un 2,5% inferior al registrado en el mismo mes del año pasado, mientras que en el caso del WTI subió 4% contra enero pero cayó 0,5% contra febrero de 2023.

El barril argentino del tipo

escalante subió 1,5% contra enero y perdió 0,4% contra febrero de 2023.

En el caso de las importaciones de GNL no existieron cotizaciones para el mes ya que no se registraron compras, mientras que el precio del gas natural de boca de pozo fue un 3,2% superior al de enero, pero un 13,5% inferior al de febrero de 2023.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció hoy en el evento de Vaca Muerta Insights que se llevó a cabo en Neuquén que la compañía comenzará a exportar gas natural licuado (GNL) en 2026. La operación surge de la colaboración de la petrolera nacional con la empresa malaya Petronas. Las exportaciones se harán a través de la costa de Río Negro gracias a la terminal marítima que construirá la compañía en la región.

El proyecto comenzará con la instalación de un barco licuefactor de Petronas, otros dos para 2023, mientras que para 2031 proyecta la instalación de una planta de licuefacción onshore.\_\_\_



## Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000 Ventas = 5167-9054/55



En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de OLIVO (Olea europea L.) de nombre I 15 obtenida por TODOLIVO S.L. Solicitante TODOLIVO S.L.

**INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS** 

Representante Legal Clarke, Modet & Cia. (Argentina) S.A. Ing Agr. Patrocinante. Maria del Rosario Pereyra Zorraquin Fundamentación de novedad

| Caracteres en los que<br>muestran diferencias     | Variedad similar:<br>Arbosana | Variedad similar:<br>Koroneiki | Variedad candidata:<br>I 15 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Planta: densidad                                  | densa                         | rala                           | entre media y densa         |
| Hoja: Retación<br>largo/ancho                     | moderadamente<br>atargado     | moderadamente<br>alargado      | figeramente<br>alargada     |
| Hoja: curvatura del eje<br>longitudinal del limbo | convexa                       | concava                        | plana                       |
| Fruto: color                                      | violeta                       | negro                          | violeta osciiro             |
| Fruto: Forma de la punta<br>en posición A         | redondeado                    | agudo                          | obtuso                      |

Observaciones realizadas en Córdoba, España Fecha de verificación de estabilidad 10/4/2018

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

# Milei solicitó una cita con Lula da Silva y oficializó al nuevo embajador en Brasil

El Presidente libertario busca reunirse con su vecino aunque en la solicitud no habla de fecha ni sede. Quién es Daniel Raimondi, el elegido para representar al Gobierno en Brasilia

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El presidente Javier Milei busca reunirse con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien insultó y tildó de "comunista y corrupto" en plena campaña electoral. Ya en el poder, el mandatario le expresó al líder del Partido de Trabajadores (PT) sus deseos de concretar un encuentro conjunto.

Lo hizo a través de una carta que le entregó la canciller Diana Mondino a su par, Mauro Vieira, en el marco de su visita al gigante de Sudamérica con el objetivo de reestablecer la relación entre ambas naciones. Sin embargo, la solicitud tiene una especificidad dado que no se trata del pedido de una audiencia formal, lo que implicaría que Milei se traslade a Brasilia, sino del planteo de concretar un intercambio que hasta ahora no tiene fecha ni sede. La funcionaria de la administración libertaria fue recibida hoy por el Vicepresidente y Ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño, Geraldo Alckmin, y por Vieira. Mondino llegó a Brasil el martes por la noche y permanecerá tres días con agenda en las ciudades de Brasilia y San Pablo.

El diario Folha de San Pablo, informó que la canciller aseguró que el Gobierno "está muy interesado en mantener la relación bilateral", y reveló que la carta contenía "un saludo".

Se trata de la segunda misiva que le envía Milei a Lula tras diferenciarse y hasta insultarlo. La primera, fue en el marco de su asunción, el 10 de diciembre, para invitarlo a la ceremonia de jura y limar asperezas. En aquel entonces el brasilero decidió no viajar. Fuentes de la administración libertaria aseguran que Lula deberá darle la reunión al Presidente ya que "no se trata de un tema personal sino más bien de políticas conjuntas".

En tanto, voceros de la diplomacia brasileña aseguraron a la agencia Noticias Argentinas que "las relaciones van muy bien", y calificaron de "éxito" la visita de Mondino, aunque evitaron dar declaraciones respecto al pedido de la reunión. "Estamos trabajando a nuestro nivel en todos los temas de la agenda", revelaron..

#### DESIGNACIÓN

En sintonía con la construcción de puentes, el Gobierno oficializó la designación del nuevo embajador argentino en Brasil: Daniel Raimondi, quien se encontraba al frente de la representación permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue encomendado a hacerse cargo de le sede diplomática en Brasilia. Su nombramiento quedó formalizado a través del Decreto 324/2024, publicado ayer aunque Brasil ya había dado el visto bueno a su designación antes.

Raimondi es un diplomático cercano al excanciller Jorge Faurie, quien gana espacio dentro del armado de la política exterior del Gobierno libertario. El flamante embajador en Brasilia tendrá una dura tarea, ya que el vínculo entre Milei y Lula no es muy distendido por las reiteradas críticas del libertario hacia el líder del PT.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina: en 2023 fue el primer destino de las exportaciones y también el de las importaciones. Mondino se trasladó a San Pablo donde



La canciller Diana Mondino junto a su par brasileño, Mauro Vieira, en la primera visita bilateral a Brasilia

también mantuvo encuentros con los industriales de la FIESP acompañada por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, y por el cónsul general y director del Centro de Promoción Argentino, Luis María Kreckler. El Estado de San Pablo aporta el 31,5% del PBI brasileño y concentra el 29,6% de las sucursales bancarias, y el 29% de las operaciones de crédito del país. En 2023, se constituyó en el segundo destino de las exportaciones argentinas a Brasil,

con u\$s 1.928 millones (medidas a valor FOB), detrás de Rio Grande do Sul. La Argentina fue, en el mismo año, el tercer destino de las exportaciones de San Pablo con u\$s 6.721 millones, monto que representa el 8,85% de su total exportado.\_

#### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 4, a cargo de la Dra. Mariana J Kanefsck, Secretaría Única, sito en Lavalle 1212, 8º piso de esta Ciudad, en los autos caratulados "LUGO RUBI, KARINA c/GONCALVES GONZALEZ, AGUSTIN VIRGILIO s/VENIA SUPLETORIA" (Expte. Nº 8199/2024), cita y emplaza al Sr. Goncalves González Agustin (Cédula de Identidad Venezolana Nº V 12.161.947), para que -dentro del plazo de tres días- comparezca a tomar la intervención que le corresponda en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Publíquese por dos días en "El Cronista", Buenos Aires, 10 de abril de 2.024.-

EDICTO. (DIARIO EL CRONISTA) Por 3 días, el Juzg. Civ. y Com. Nº 6 de Quilmes, sito en 9 de Julio 287 de esta ciudad, en autos: "BIELSA José Luis y otros S/ Concurso Especial", Exp.13874, hace saber que el Martillero Jorge L. Micheli, Mat. 198 IGJ, Col 205 C.M.Q., CUIT 20-11041666-1, rematara el 14 de mayo de 2024 a las 10,30 horas en punto , en Jean Jaures 545 CABA. el inmueble ubicado en San Luis Nº 3159 (PH al frente) entre puerta (lado izquierdo que conduce a la planta alta) del P.H. que lleva el número 3161 (que se encuentra deteriorado) y otra puerta (lado derecho que conduce a pasillo) del mismo P.H. que lleva el número 3157; de C.A.B.A., Matricula FR 9-511-1, Nomenclatura Catastral, Circ.: 9, Sec.: 13, Mza.: 64, parc.: 29, U.F.: 1, Pda. 1292052; titularidad a nombre de Vicente Berardi DNI 93.460,954; y los derechos hereditarios que posee Jesica Noemi Berardi DNI 30,036,445, sobre el 100% del inmueble objeto de remate. El bien consta de 5 ambientes, vestidor, cocina-comedor, baño, lavadero y patio, en regular estado de conservación, Sup.: 164,77m2., porcentual 19,60%, ad corpus.- Conforme mandamiento de constatación agregado a fs. 550, se encuentra ocupado por quién dijo ser y llamarse Yeri Manuel Castillo y poseer DNI 94.629.848 junto a su esposa llamada Gimena Andrea Cisneros, dos hijos menores de edad y su madre señora Yudelka Margarita Castillo, en calidad de comodatarios, prestamo de uso gratuito otorgado por Jesica. Noemi Berardi.- El bien registra las siguientes deudas: AYSA (cta.cto.1110249) al 25/8/23 \$ 756.276,86; AGIP (Pda. 1292052) al 29/8/23 \$ 136.592,72.; sin gastos de expensas.- EXHIBICION: 10 de mayo de 2024 de 11 a 13 hs.- BASE: u\$s 61.277.00.- SENA: 30%, COMISION: 5%, mas aportes ley 7014 (10%) a cargo del comprador, en éfectivo en Dólares Estadounidenses billetes (denominados cara grande y/o azules en perfecto estado). - Además el 1% de sellado de ley y Ac 24/00 CSJN 0,25% del precio de venta en pesos al tipo de cambio MEP del dia anterior a la subasta, todo al contado en efectivo y mejor postor.- El Banco Ciudad de Bs.As. suc. Sala de Subastas, deberá recibir los importes que deposite el Martillero y remitirlos al Banco de la Nación Argentina Sucursal Cuenta 089 Tribunales, Cuenta USS Jurídica Nro. 9880177771, CBU 0110025951098801777717" en autos: "Carlucci Jose Chein de Andruszczuk Giselda Margarita y Carderonoe Camilo Eladio Dante s/Concurso Civil" Exp. 021243/2014 (Juzg.Nac.Civ. 20).- La parte actora (cesionarios Maria Emilia Perez Perez y José Luis Bielsa), en caso de resultar compradores, se encuentran eximidos del pago de seña.- El adquirente deberá constituir domicilio dentro del radio de asiento del Juzgado (art.580 y 133 CPCC), para el caso de compra en comisión deberá denunciar su comitente en el mismo acto art. 581 del C.P.C.C.; en su defecto, se lo tendra por adjudicatario definitivo. El saldo de precio deberá depositarse dentro del quinto día de aprobada la subasta, en el Boo de la Poia, de Bs. As. Suc. 5087; cta, de depósitos judiciales en dólares. Nro. 1152/1 y su CBU 0140027428508700115218. CUIT válido para realizar transferencias a cuentas judiciales es: 30-70721665-0 perteneciente al Poder Judicial PBA; con un interès anual equivalente al que paga el Banco de la Prov. de Bs. As., en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (Ac. 43.858 del 21-5- 91 S.C.J.B.A.) desde la fecha de compra, y hasta el efectivo depósito de los mismos; pudiendo requerir su indisponibilidad hasta que se otorgue la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre si se prescindiere de aquella, salvo que la demora en la realización de éstos trâmites le fueren imputables. La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración e impuestos; en cuanto a sellados y aranceles que devengue la operación y gastos de protocolización y/o inscripción del inmueble son a cargo del adquirente. Respecto al acto de subasta y exhibición interviene por jurisdicción el Juzg. Nac. en lo Civil Nº 20, en Exp. 21243/14.- Para concurrir al presente acto de remate, quien desee participar del mismo deberá inscribirse en www.csin. gov.ar Ingresando al link Oficina de Subastas - Trâmites: turnos registro y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Quilmes, 9 de abril de 2024. - GLEREAN SAMANTA NOEMI. AUXILIAR LETRADO. PARA SER PUBLICADO POR TRES DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PCIA. DE BS. AS. EXENTOS DE PREVIO PAGO LEY 24522.- Y EN EL DIARIO EL CRONISTA DE CABA. - Quilmes, 9 de abril de 2024 - GLEREAN SAMANTA NOEMI. AUXILIAR LETRADO

PROMETIERON UNA REFORMA TRIBUTARIA

# El Gobierno envió el paquete fiscal y el Congreso lo tratará hoy

El Ejecutivo mandó el proyecto de la norma que incluye reformas en Ganancias y Bienes Personales. Comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto de Diputados

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

El Gobierno de Javier Milei envió ayer al Congreso el paquete de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el proyecto de ley que contiene la reforma del Impuesto a las Ganancias, entre otras iniciativas. Espera tratarlo casi en simultáneo con la nueva versión de la Ley Bases que será tramitada la semana próxima en el plenario de comisiones de Diputados.

El documento contiene el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; y el de Regularización de Activos. Además de la cuestión tributaria referida a Ganancias (ahora llamado

Ingresos Personales), el proyecto elimina el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y modifica las cargas sobre los contribuyentes que son alcanzados por Bienes Personales.

Asimismo, el proyecto de Medidas Fiscales introduce modificaciones en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y crea un Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Al final del mensaje hacia el Congreso que está inserto en las primeras páginas del proyecto de Ley, el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) comunican que, durante el transcurso



El Gobierno mantuvo el nuevo piso de Ganancias de \$1,8 millones que había sido anunciado días atrás

Milei espera que este paquete se tramite en simultáneo con la Ley Bases, que será debatida desde la próxima semana

La Rosada comunicó que avanzará este año con una reforma tributaria para 2025 sujeta al déficit cero

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2024

Soporte técnico y actualización de licencias

Apertura: 02/05/2024 - 12 hs.

Servicio de soporte técnico y actualización de licencias Oracle con destino a la Secretaria de Tecnologías para la gestión dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. NUEVA FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Cívico. Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. NUEVA FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el dia 02 de Mayo de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Cívico Gubernamental de la ciudad de Santa Fe, VALOR DEL PLIEGO: \$16.285. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. División Pliegos y Aperturas. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



de 2024, el Poder Ejecutivo presentará una reforma integral del sistema tributario.

Este tendrá como fines la simplificación del mismo, "lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1º de enero de 2025 en adelante", aunque agregaron que esta medida estará atada al objetivo de superávit fiscal que el Ministerio de Economía se plantea como meta para este año.

El Gobierno espera que este paquete de medidas sea apoyado por la oposición dialoguista y sea un incentivo para las provincias que están interesadas en recuperar fondos a

través del aumento de recaudación que traería el nuevo piso de Ganancias. Esta adhesión no se traslada a todos los ámbitos. los gobernadores patagónicos, en general, se mantienen firmes en su postura de no acompañar este apartado.

La oficialización de este documento no tiene cambios al respecto del borrador que se dio a conocer la semana pasada. El Ejecutivo mantiene la propuesta de impulsar un piso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias de \$1.800.000, con una primera escala del 5%. Sostiene además una deducción especial para los trabajadores petroleros de pozo basado en el artículo 1 la ley 26.176, que establece que no integren la base imponible a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias.

"No cabe duda de que ese impuesto es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación los ingresos netos del contribuyente, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular o sin tener en cuenta su rendimiento económico", justificó Milei en los considerandos del

proyecto de Ley.

Al respecto de la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales, el oficialismo argumentó que el sistema fiscal argentino registra "una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo" y marcó que "la existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, citó ayer a una reunión informativa para hoy a las 11 horas para tratar este paquete fiscal. En la convocatoria figura que estarán disertando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el director de Análisis y Estadísticas Tributarias, José Antonio Salim.

Según una alta fuente del Gobierno, la Ley Bases se enviará al Congreso la semana que viene. Todavía restan definiciones en relación a la reforma laboral, el Régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), las facultades delegadas y otros apartados que el Gobierno considera centrales para la posterior movilización del proyecto al Senado, donde el escenario para el bloque de La Libertad Avanza es más complejo por su hiperminoría.\_\_

\* #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



## Los empresarios, entre el optimismo y el desconcierto por los giros de Milei

n el estreno teatral de la obra Esperando la Carroza, mientras todos los flashes se los llevaban las celebrities del mundo de la farándula, dos peso pesado del establishment también tuvieron su lugar para ver la versión del clásico del cine que llegó a la calle Corrientes.

En la fila 8 del teatro Broadway se sentó Eduardo Eurnekian, de Corporación América, acompañado por el hoy vicepresidente de River Plate e histórico ejecutivo de la compañía, Matías Patanian.

Ahí cerca, en tanto, se acomodaron también Alejandro Bulgheroni, el factótum de una de las mayores petroleras privadas -Pan American Energyque estaba acompañado por su pareja Bettina Guardia de Bulgheroni.

Se trata de dos de los principales dueños de las principales empresas del país que han manifestado su apoyo público a la administración de Javier Milei.

Hace tres semanas, en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, el zar de los aeropuertos alzó las copas y brindó por la determinación del gobierno en general y del ministro de Economía en particular.

Un poco después, en tanto, el petrolero también habló en público en el foro empresario IEFA y elogió la determinación para hacer el ajuste fiscal en curso e incluso reclamó apoyo a la dirigencia política para que le aprueben las reformas que se envían al Congreso.

Junto con Paolo Rocca, de la Organización Techint, que también celebró hace menos de un mes en un encuentro en Texas el horizonte que persigue la Casa Rosada, forman la tríada más fuerte del poder corporativo tradicional que le está dando un respaldo desde el corazón del círculo rojo que, cada vez que puede, el jefe de Estado dice que es analógico y "no la ve".



Para sus pares, Eurnekian es un poco el "padre de la criatura" ya que empleó a Milei durante más de 15 años en sus filas. Lo vio crecer. Lo potenció. Conoce su lógica. Sus virtudes. Sus defectos. Y también cobijó a los que hoy son sus principales espadas, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por ejemplo, o su segundo, José Rolandi.

El apellido Bulgheroni, en tanto, aparece cada vez más cerca del Gobierno. Bettina Bulgheroni, de hecho, estuvo en el palco del Congreso el día que Milei abrió las sesiones ordinarias. Es un secreto a voces que está en muy buena sintonía con el núcleo de poder libertario.

Rocca, a su vez, ha visto partir una decena de ex ejecutivos de Techint al organigrama del Estado, al tiempo que su compañía es clave en la realización de la única obra pública que se mantuvo en pie: la reversión del gasoducto Norte para llevar el fluido de Vaca

Muerta a las provincias que antes se abastecían de Bolivia. Alerta spoiler: no va a estar listo antes de septiembre, pero la obra avanza.

La buena onda corporativa, sin embargo, anotó por estas horas un cierto cosquilleo en las zonas bajas, al ver la reacción del Gobierno frente a las compañías de medicina prepaga.

Ante el malestar popular por los aumentos de las cuotas, hubo una respuesta con un manual que se suponía era sólo del peronismo: acusación pública a un empresario, en este caso Claudio Beloccopit, intervención estatal aunque suene a mala palabra en estos tiempos, presión para retrotraer precios y congelamiento, todo bajo el mantra de que se trata de un sector concentrado, de posible cartelización.

"Yo hago puchero, ella hace puchero", es una de las frases icónicas de la película protagonizada por Antonio Gasalla como Mamá Cora, ahora en la piel de Campi sobre las tablas.

Las petroleras también son un puñado. El mundo del acero, por otro lado, no es un sector justamente atomizado. En el cemento, ¿cuántas hay? ¿Puede esta medida en el sector de la salud ser un caso testigo que muestre un curso de acción futuro para otros rubros? Aún cuando no se haga nada, puede ser un mecanismo para presentar la discusión pública que siempre quede a mano, con un agregado: siempre está la chance de que el Presidente le de like a una agresión de un anónimo en sus redes y la amplifique al infinito.

Además, nadie duda de que se trata de una de las mayores contradicciones entre el discurso y los hechos de la administración actual.

De la idea de desregular todo, a imponer un tope de aumentos de cuotas por inflación. De negar fallas de mercado a pedirle a la Comisión de Defensa de la Competencia que haga algo de apuro para corregir un problema de mercado. De llegar hablando pestes del control de precios y las formas, al mensaje raudo en X contra empresarios con el protagonismo del ministro de Economía, Luis Caputo, para defender a "la clase media". "No tenía cara de mayonesa". Por eso vale la pregunta, ¿quién puede ser el siguiente en la lista?

En cualquier caso, el denominador común para analizar el efecto Milei es el desconcierto, que se repite incluso al ver cómo ese tirón del mantel que fue su irrupción en la política cambió la posición de todas las piezas.

Hay progresistas que siempre votaron a la izquierda que hoy tienen nostalgia del sueño de que Horacio Rodríguez Larreta era "el" hombre para este momento. Y en ese tren, la cena del think tank Cippec, el lunes por la noche, ofreció otro reflejo del mismo desplazamiento ideológico, por llamarlo de alguna manera.

El centro de estudios que supo ser semillero de funcionarios para el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019, al punto que en alguna de las galas llegó a tener la presencia del mismísimo entonces presidente Mauricio Macri y donde los kirchneristas no iban porque parecía que las propuestas de ese lugar sonaban a "ajuste", ahora dio la impresión de todo lo contrario.

Milei corrió tanto el eje, y plantea un desguace tan feroz del Estado, que el discurso central de la directora ejecutiva, Gala Díaz Langou, hizo foco en decir "cuidado" con los costos de los recortes, e incluso le dedicó un largo tramo de su mensaje a reclamar por el mantenimiento de programas públicos exitosos como el plan ENIA que bajó 50% el embarazo adolescente desde 2018 hasta ahora y acaba de ser desfinanciado a nivel nacional....

Auditoría y Aseguramiento Elegir BDO es elevar los estándares, pero también es hacerlo con las personas adecuadas.











#### Oscar Zago

presidente del bloque MID en la Cámara de Diputados

# "El PRO es hoy un aliado más incondicional que algunos propios con resquemores"

Tras haber sido desplazado como jefe de bloque en LLA, dice que su relación con el Presidente sigue "intacta". Diferencias entre los libertarios

#### LA ENTREVISTA

Déborah de Urieta

ddeurieta@cronista.com

menos de una semana de haber sido desplazado como presidente del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago recibió a El Cronista en su despacho. Sin pelos en la lengua, el referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dio detalles sobre los planteos "menores" que venía recibiendo por parte de los propios y aseguró que el PRO es "más incondicional" que algunos libertarios.

-¿A qué le atribuye la decisión de que lo hayan desplazado de la presidencia?

-Deben haber sido las mismas cuestiones que venían criticando. Así que bueno, en ese caso, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, a ir para adelante, a seguir tratando temas serios, que le están pasando al Gobierno y a la nación.

#### -Pero, ¿por dónde iban esos planteos "menores"?

-Planteos menores, como por ejemplo que no los había invitado a algún lugar, o saludado "cordialmente". Por ahí son temas más para reprochar. Pero además, no soy maleducado, porque trato de ser amable con todo el mundo. Mi conciencia está siempre tranquila.

-Su desplazamiento se dio horas después del escándalo en Juicio Político, donde sostuvo la postulación de Marcela Pagano como presidenta... ¿no fue ese el verdadero motivo?

-Puede ser que haya contribuido al malestar, pero yo estoy con la conciencia muy tranquila. Hicimos lo correcto, lo que correspondía, ante el peligro de que podíamos haber perdido la presidencia de la comisión de

Juicio Política, y la retuvimos. -A las pocas horas, conocimos a través de una nota que el MID armaba un bloque aparte pero su intención siempre fue conformar un interbloque con La Libertad Avanza, ¿por qué esa decisión?

-Era un trabajo que tenía previsto como presidente para iniciar después de la Ley de Bases y la conformación de comisiones. Mi intención era conformar una mesa, que sea con un interbloque donde íbamos a tener un presidente de cada partido que integra LLA y, después, tratar de abrir las puertas para los futuros diputados o partidos grandes, como UCR, PRO, Peronismo,

EEMVL-1650-2024

Hacemos, Coalición Cívica, lo que fuese. ¿Por qué? Porque el Presidente, el 1º de marzo, nos convocó a un gran pacto el 25 de mayo, y mi camino era en el mismo sentido: elevar una propuesta y dejar abierta la puerta. Era mi trabajo, no lo pude terminar de hacer.

-Y cuando planteaba esto de armar un interbloque para que justamente puedan sumarse otros partidos, ¿había resquemores o rechazos por parte de alguno de los sectores de LLA por temor a perder protagonismo?

-No sé, hay sectores que pueden tener problemas. Desde mi lado, desde el MID, no hay ningún problema. Estamos abiertos al diálogo, a incluirnos. El desafío es saber cómo un peronista, un radical, un desarrollista,

un socialista o lo que sea, podemos confluir y congeniar con ideas nuevas, revolucionarias.

#### -Parecía inminente una convergencia con el PRO. ¿Qué

-Mi estrategia era la misma que la del Presidente, abrir los brazos para decir: "Sentémonos en la misma mesa discutamos con todos los sectores". Ya sea con el PRO, que hoy es un aliado incondicional, más incondicional que algunos propios con resquemores, o algo por el estilo, que empiezan a pensar: "Bueno, esto conviene, esto no convie-

#### -¿Le preocupa que los 41 diputados no sean "orgánicos"?

-Siempre preocupa. Por eso yo lo dejo en claro por nota. Porque a las palabras a veces se las lleva el viento. Nosotros tres, que somos del Movimiento de Integración y Desarrollo, somos soldados del presidente Javier Milei. Estamos acá y vinimos a trabajar para tener la amplitud que necesita un espacio de crecimiento, para tener un país que está anclado y no arranca. La propuesta que nos hizo el Presidente el 1 de marzo es el puntapié inicial para que la Argentina tenga un desarrollo mucho más rápido de lo que podemos hacerlo cuando somos muy pocos.

#### -¿Habló con el Presidente después de su desplazamiento?

-Crucé un solo mensaje con Javier Milei.

#### −¿Y cómo está la relación?

 Mi relación está intacta. Yo no molesto al Presidente absolutamente para nada. Tiene muchos más problemas que yo, que son estas pavadas, temas internos.



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/24

(2° LLAMADO)

Liámese a Licitación Pública Nº 12/24 por segunda vez, la "ADQUISICIÓN DE 2
(DOS) MESAS DE CIRUGIA CON DESTINO AL QUIRÓFANO DEL HOSPITAL DR.
BERNARDO HOUSSAY, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales

Presupuesto Oficial: \$ 113.672.800,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 113.673,00 Presentación y Apertura: 06 de mayo de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas conidas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-144-2024

#### MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13/24 (2" LLAMADO)

Liámese a Licitación Pública Nº 13/24 por segunda vez, la "ADQUISICIÓN DE 1 (UN) ECÓGRAFO Y 1 (UN) ECODOPPLER PORTÁTILES CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR RESPECTIVAMENTE, DEL HOSPITAL DR. BERNARDO HOUSSAY, DEPEN-DIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Piego de Bases y Condiciones Particulares y al Pilego de Bases y Condiciones Generales.

Presupuesto Oficial: \$ 50.908.537,87 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 50.908,00

Presentación y Apertura: 07 de mayo de 2024, 12:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www. vicente/opez.gov.ar, hasta 48 (cuaminta y ocho) horas comidas contadas en dias hábites anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-486-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

SECRETARIA DE SALUD

LICITACIÓN PUBLICA Nº 38/24

Llámese a Licitación Pública Nº 38/24 por la "ADQUISICIÓN DE NUTRITERAPICOS CON DESTINO AL HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO HOUSSAY, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SA-LUD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Parti-culares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 58.575.206,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 58.575,00

Presentación y Apertura: 13 de mayo de 2024, 10:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1470-2024

#### MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD LICITACIÓN PUBLICA Nº 37/24 Llamese a Licitación Pública Nº 37/24, por la "ADQUISICIÓN DE CHOMBAS, CAMPERAS Y TRICOTAS CON DESTINO AL CUERPO DE PATRULLA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 102.485.500,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 102.485,00. Presentación y Apertura: 07 de mayo de 2024, 10:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en dias hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1372-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PUBLICA Nº 39/24 Liámese a Licitación Pública Nº 39/24 por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO CON DESTINO AL HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO HOUSSAY, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Presupuesto Oficial: \$ 36.438.992,00

Pliego de Bases y Condiciones: \$ 36.439,00

Presentación y Apertura: 14 de mayo de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podra ser consultada y adquinda a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha.

EEMVL-1650-2024 El Cronista | Jueyes 18 de abril de 2024







PREVÉN DESACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN EN ABRIL

## Impulsarán créditos más baratos con futuras bajas de tasa de interés

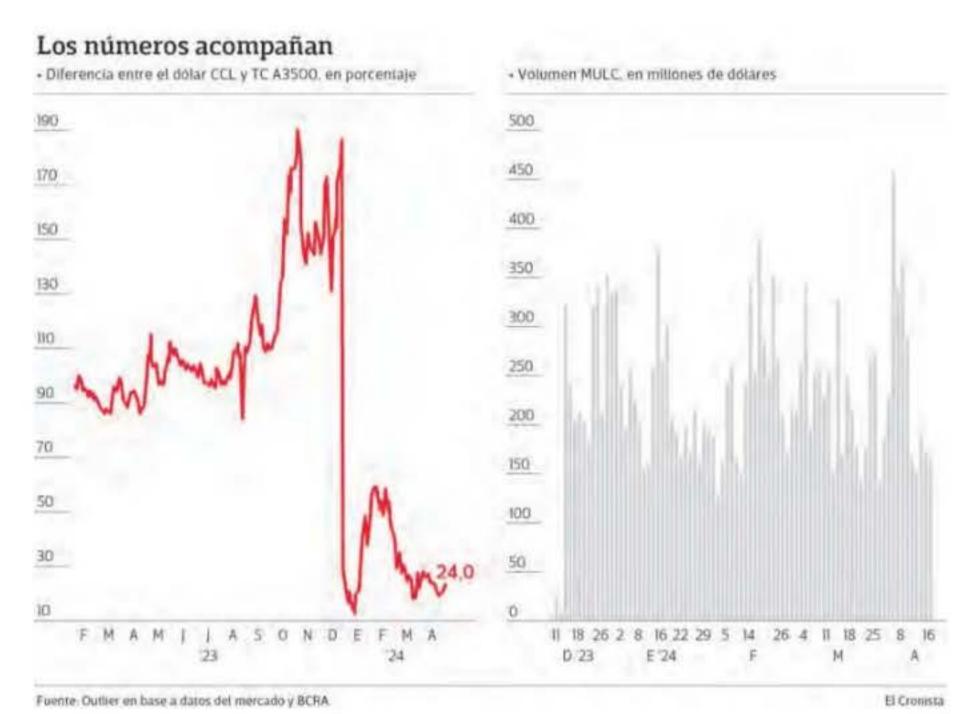

El IPC de abril sería de un dígito y el gabinete económico aprovecharía entonces para volver a reducir la tasa de política monetaria. Buscará al mismo tiempo fomentar préstamos bancarios

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

En el gabinete económico se alegran con los primeros datos de inflación de abril, que marcan que podría terminar en torno al 8%, lo que implicaría una baja de tres puntos respecto del 11% de marzo, un mes estacionalmente alto por la influencia de la educación y comienzo de las clases.

La reducción de la tasa de política monetaria, del 80% al 70%, no hizo ruidos en la cotización de los dólares libres, en los financieros ni en el blue. Por esa razón, en el Gobierno prevén seguir con esta baja de tasas una vez que se conozca el IPC la inflación de abril, dato que se

divulgará el próximo 14 de mayo. La intención del equipo económico sería impulsar el consumo de la mano de una nueva baja en las tasas de financiamiento.

No sólo en lo que respecta a créditos a empresas y en bajar el costo de pagar en cuotas, sino también para la reactivación de la industria automotriz, hoy viene en caída libre, con préstamos prendarios a tasas bajas. Las suspensiones, adelantos de vacaciones y desvinculaciones en el sector provocaron una avalancha de descuentos de las terminales, por eso la idea del Gobierno de insistir con bajar las tasas de interés para reactivar la industria, de la mano de los créditos prendarios.

En el horizonte, con una nueva baja de tasas que se produciría con la baja de la inflación en mayo, que se dará a conocer a mediados de junio, figuran en la hoja de ruta los créditos hipotecarios para reactivar la industria de la construcción, un dinamizador de la economía por el despacho de cemento y de pintura, y que también viene cayendo en picada por el freno a la obra pública y la paralización de los pagos de certificados de deuda a las empresas del sector en la construcción pública.

El razonamiento en torno del ministro de Economía, Luis Caputo, es que con la baja de tasas interés que va a seguir es que los pesos "sobrantes" no vayan al banco a modo de plazo fijo sino que se canalicen al consumo, para que no siga cayendo la actividad económica e intentar reactivarla.

Por otro lado, permanece la idea de seguir con la "licuadora", de modo de reducir la deuda que el Estado tiene que pagar de intereses por los pases a los bancos, lo que antes eran las famosas Leliq.

En el equipo económico ponderan que la baja de tasas es beneficiosa para la economía, al punto que ayuda a reducir la inflación, en el sentido que las empresas tienen menor costo de financiación, ya sea por el costo de un adelanto en cuenta corriente o un descuento de cheque, las dos formas más usuales que tiene una pyme para financiarse. Como baja el costo de fondeo para los bancos, entonces de inmediato se reduce el costo para prestar plata.

Cuota Simple, el plan del Gobierno, está atado al mismo coeficiente de la tasa de política monetaria. Por lo tanto, cada vez que se reduce la tasa, se reduce a los pocos días el costo de pagar en tres y seis cuotas con el programa oficial, que ahora bajó del 80% al 70% de tasa nominal anual, a la par de la tasa de política monetaria.

Por otro lado, también disminuye el costo del revolving, tal como se denomina en la jerga financiera a quienes pagan el mínimo de la tarjeta de crédito.

"En otras palabras, como ocurrió luego de las bajas de tasas previas y en la medida que la licuación sigue avanzando, las tasas reales han comenzado nuevamente un proceso de progresiva corrección y convergencia a valores positivos. En este caso el proceso parece haberse reiniciado más rápido, porque en buena parte el mercado ya aprendió el nuevo modus operandi y se anticipó a la baja de tasas del BCRA", comenta la consultora Outlier.

Por su parte, el rendimiento de los fondos comunes de inversión de money market es 61,6%, cuando el jueves de la semana pasada rendían el 70,5% por ciento.\_\_\_ ACCIONES, EN ROJO

### El riesgo país cayó abajo de 1300 tras un rebote de bonos en dólares

Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los bonos soberanos rebotaron con fuerza este miércoles con subas de hasta 6% en dólares y el riesgo país volvió debajo de los 1300 puntos básicos, a pesar de las bajas generalizadas con las que operaron los activos de renta variable en la plaza local y en Wall Street, en medio de la incertidumbre inversora.

Los títulos de deuda en dólares operaron en alza a lo largo de toda la curva de vencimiento. Los rebotes de los Globales en Nueva York fueron de entre 5,1% y 6%, liderados por los que vencen en el año 2041, mientras el riesgo país retrocedió 111 puntos básicos y quedó en 1270 unidades.

Las acciones, en cambio, operaron en baja, afectadas por los principales índices de referencia de Wall Street (el Nasdaq cedió 1,15%). Los inversores mantienen cautela tras los comentarios del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, respecto a mantener las tasas de interés altas por más tiempo de lo esperado y la incertidumbre por la tensión en Medio Oriente.

Las caídas más importantes entre los ADR argentinos en el mercado estadounidense fueron lideradas por YPF y Despegar, que anotaron bajas de 3,8% y 3,2%, respectivamente. Los únicos avances se registraron en los de Ternium (0,8%), Irsa (0,7%) y Tenaris (0,1%).

Las acciones también cayeron en el mercado local. El índice S&P Merval retrocedió 2,6% en pesos y 1,4% en dólares, con casi todo el panel líder en rojo. Las bajas fueron encabezadas por los papeles de Aluar y Ternium, que perdieron 6,4% y 6,2%, respectivamente, mientras las únicas subas fueron las de Mirgor (3,8%) y Byma (1,8 por ciento).

Finanzas & Mercados



Los inversores buscan alternativas de refugio ante la incertidumbre global

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

## El Bopreal se alza como un buen refugio ante la incertidumbre

Los analistas señalan a los bonos emitidos por el BCRA para los importadores como un activo con potencial debido a sus condiciones y ventajas. La preferencia está en los títulos de la serie 2

#### Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los inversores buscan activos de refugio ante la cautela global, impulsada por la resistencia de la inflación estadounidense y la reacción de la Fed, a lo que ahora se suman las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Además de alternativas externas, el contexto hace que algunos instrumentos locales también ganen relevancia.

"Estos conflictos suelen aumentar la aversión al riesgo, llevando a preferir activos más seguros, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, monedas estables o activos de reserva de valor, como el oro. Es un movimiento hacia activos conservadores, conocido como flight to quality", señala Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

Moreyra sostiene que el conflicto entre Irán e Israel podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros globales, influir en los precios de

commodities como el oro y el petróleo y tener efectos indirectos en países como la Argentina mediante cambios en la percepción del riesgo y, por ende, en el ingreso de capitales externos.

#### **REFUGIO DOMÉSTICO**

Lucas Decoud, analista de IEB, considera que los Bopreal "pueden ser un buen refugio". Afirma que el buen desempeño que vienen mostrando en el mercado secundario indica que son muy defensivos en un contexto de gran incertidumbre. Especialmente, los de la serie 2, debido a su corta duración.

Decoud resalta que estos títulos tienen una duration mucho menor que la de los bonos soberanos y desde julio amortizarán en 12 cuotas mensuales. Además, afirma que es preferible estar expuesto al "riesgo BCRA" que al "riesgo Tesoro". Otro aspecto positivo es que ofrecen cobertura ante una suba de los dólares financieros.

"En este contexto, los Bo-

preal pueden ser un muy buen refugio, ya que tienen menos para perder, son sustancialmente más cortos que otros activos locales y cuentan con un flujo de pagos durante los próximos meses que ayudarán a sostener sus cotizaciones en el mercado secundario", coincide Javier Casabal, de Adcap.

Casabal también destaca a los títulos de la serie 2 porque desde julio hasta mediados de 2025 empezarán a pagar cupones de capital, por lo que ve difícil que los precios bajen de los u\$s 90 actuales y cree que los inversores conversadores los buscarán como lo hicieron en los últimos años con los bonos corporativos para hacerse de

"Además, teniendo en cuenta que el BCRA acumula compras de reservas por más de u\$s 13.000 millones desde el inicio de la gobierno de Javier Milei y que ahora empieza la cosecha gruesa, las preocupaciones de no pago deberían seguir disminuyendo, lo que podría llevar al precio cada vez más cerca de los u\$s 100", esti-

Juan Truffa, economista de Outlier, señala que, a diferencia del bono de los importadores, la curva de las ON está muy influida por el cepo cambiario y la de los títulos soberanos en dólares tiene mucha volatilidad y puede verse más afectada ante mayor incertidumbre global o eventual endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos.

"Los Bopreal pueden ser vistos como instrumentos de refugio por ser de corta duración y emitidos por una entidad que viene acumulando reservas y no depende de un superávit para pagarle a los inversores. Entre las alternativas locales, son activos que podríamos decir que son de los mejores para este tipo de situaciones", sostiene Truffa.\_\_\_

## Recalculando: el desvelo del mercado es cuándo y cómo moverán al dólar

#### DOOM FINANZAS



**Ariel Cohen** Editor de Finanzas y Mercados acohen@cronista.com

nalistas y bancos vienen recalculando sus pronósticos. Tanto de inflación, que empiezan a alinear, para todo el año, entre 185% y el 150% que pronóstico el martes del FMI, como también del tipo de cambio oficial. A la par del descenso de los precios. Por ejemplo, uno de los principales bancos del mercado pasó su proyección de \$ 1500 a fin de año a un dólar de \$ 1350 para fin de diciembre. Un escenario de la consultora MAP, recuerda que junto con otros analistas del mercado el consenso era que habría un salto del orden del 15% en abrilmayo para corregir el tipo de cambio después del fogonazo inflacionario que siguió a la devaluación del 54% de diciembre. En esa perspectiva, el crawling peg de 2% mensual dejaba un dólar retrasado. Sin embargo, un nuevo consenso reconoce que, aunque con creciente retraso versus una inflación más lenta pero persistente, el Gobierno podría darse el lujo de una estrategia más paulatina. En definitiva, el ancla cambiaria fue una clave para la desaceleración de la inflación, "generando incentivos a las autoridades para sostener este esquema. Sostener una tasa de devaluación tan baja -junto con recortes a la tasa de interés en pesos- ha sido posible gracias a la presencia del cepo cambiario, pero también al sostenimiento de una brecha cambiaria acotada", concluye MAP.

Desde la perspectiva del Banco Central, en su momento Santiago Bausili planteó que la figura del 2% apuntaba a la posibilidad de dar hacia adelante cierta flexibilidad al nuevo esquema cambiario, con un punto de partida que el 13 de diciembre se veía como un fuerte overshooting que llevó el dólar oficial de \$ 340 a \$ 800. Desde la perspectiva de algunos exportadores, el dólar

quedó retrasado y la incógnita es si habrá retoques al esquema del dólar blend, por el cual hoy pueden liquidarse 80% en el oficial y 20% en el contado con liquidación. Por el momento, la contracara de la licuadora de pesos ha sido que tanto los exportadores como empresas e individuos han concurrido al mercado a deshacerse de dólares y contribuyeron al veranito cambiario.

"Tampoco es que estamos para planificar vacaciones en Japón", modera el economista de un banco extranjero. "No hay urgencia, pero sí inquietud", agrega. ¿Romperá la inercia del 2% el tándem Caputo-Bausili?. Empieza a tejerse una especulación acerca de que una oportunidad sería antes del último trimestre del año, para aprovechar la abundancia de dólares de la cosecha. Para septiembre, bancos, consultoras y los propios futuros en el Rofex proyectan un dólar oficial entre \$ 1093 y 1239 pesos. Mientras tanto, como le gusta repetir, Caputo hace sus deberes, que puede querer decir no innovar.\_\_\_

Convocatoria a Asamblea Ordinaria Extraordinaria de Cuotapartistas del fondo común de inversión "Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliano Puerto Nizuo\*. IEB S.A. hace saber que su Directorio ha resuelto convocar a los cuolapartistas del fondo común de inversión "Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliano Puerto Nizuc' a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Cuotapartistas, la que se celebrara el dia 25 de abril de 2024 a las 15 horas en Av. del Libertador 498, Piso 7º, C.A.B.A., con e objeto de considerar el siguiente orden de dia: 1. Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta, 2. Tratamiento y aprobación, en su caso, del grado de avance del plan de inversión y la evolución y perspectivas de las Inversiones Elegibles de Fondo: 3. Aumento del monto de emisión hasta V/N \$30 000 000 000 y ampliación del plan de inversión. 4. Reemplazo de los Auditores; 5. Consideración de los documentos del artículo 34, inc. a, secc. VII, cap. II, tit. V de las normas de la CNV (N.T. 2013). correspondientes al ejercicio econômico irregular finalizado el 31 de diciembre de 2023. Los Cuotapartistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o por medio de representante, comunicando a la Sociedad su intención de hacerlo mediante el envic por correo electrónico de la constancia de su tenencia de Cuotapartes, expedida por Caja de Valores S.A. Adicionalmente, comunicar asistencia, los Cuotapartistas deberán informar a la Sociedad los siguientes datos: nombre y apellido c denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas y/o CUIT y jurisdicción donde se haltan inscriptas las personas jurídicas domicilio; dirección de correo electrónico teléfono celular y carácter invocado (por si c en representación). Los mismos datos de identificación de personas humanas deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes de un Cuotapartista, debiendo además acreditar la vigencia y facultades de la representación con la copia instrumento que corresponda debidamente certificado. Asimismo, deberá acreditarse identidad adjuntando copia dei frente y dorso de su DNI. La comunicación de asistencia, con toda la documentación e información antes descripta, deberá enviarse hasta el día 23 de abril de 2024 inclusive, a fcicipuertonizuc@iebfondos.com ar

TIPO DE CAMBIO

# Se devalúa el real y aumenta la presión sobre la política del crawling peg de 2% del Gobierno

#### Se devalua el real y se encienden las alarmas en el BCRA



La moneda de Brasil viene cayendo en las últimas semanas, aunque ayer se apreció levemente. Esto pone en aprietos la estrategia del BCRA y compromete el crawling peg del dos por ciento

\_\_\_ Julián Yosovitch

Fuente: Bloomberg

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El real brasilero se devaluó con fuerza en las últimas jornadas. Aunque ayer se apreció 0,8%, con el dólar a 5,23 reales, la mejora no alcanzó a compensar la devaluación del 8%, con un máximo desde marzo de 2023. Sólo en abril, avanzó 4,3 por ciento.

Pero no sólo en Brasil el dólar

está subiendo, sino también a nivel global, lo que termina provocando una mayor apreciación en el tipo de cambio local contra las canastas de monedas a nivel agregado.

La reciente suba del dólar en Brasil y a nivel global se explica por el hecho de que el mercado especula con el inicio de baja de tasas en los EE.UU. más tarde en el tiempo, así como también se espera una Fed menos agresiva en esa baja de tasas.

A comienzo de año se especulaba con el inicio de baja de tasas en marzo, y con chances de ver hasta 6 reducciones en las tasas. Ahora solo se espera un solo movimiento bajista de la y en septiembre.

Este cambio se da luego de datos macro mejores que los esperados en Estados Unidos,

en lo referido a la inflación, al consumo minorista y empleo. Además, la volatilidad en las monedas a nivel global también se explica por las mayores tensiones geopolíticas en Medio Oriente, luego de que Irán haya atacado a Israel durante el fin de semana pasado.

#### ¿ATRASO CAMBIARIO?

El tipo de cambio en la Argentina se está moviendo a un ritmo más lento que el de sus pares. Mien-

"La apreciación del peso se explica por la depreciación de las monedas de nuestros socios comerciales", dijo Yarde Buller

"La devaluación del real acelera la apreciación del peso. Podría aumentar la expectativa de devaluación local", dijo Reppetto.

tras que el dólar en Brasil sube 8,7% en el año y en Chile avanza 10,7%, en el caso de este país el tipo de cambio avanza 7,5% por ciento.

El hecho de que la inflación en las Argentina camine en dos dígitos, con un crawling peg del 2% y con una devaluación de los socios regionales más avanzada respecto de la dinámica local, hace que el país pierda competitividad. Esto se puede ver en la baja en el tipo de cambio real multilateral, así como también en el tipo de cambio real multilateral con Brasil. Hoy la Argentina perdió cerca del 70% de la competitividad ganada tras la devaluación aplicada en diciembre.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, advirtió que en la última semana la apreciación cambiaria tomó una mayor velocidad, traccionada por la depreciación de las monedas de nuestros socios comerciales.

"El tipo de cambio real multilateral (TCRM) se apreció 4% en la última semana, acelerando el ritmo de con respecto a la semana previa. Más allá de la clara divergencia entre el crawling peg al 2% y la inflación, la mayor apreciación en el margen se explica por la depreciación de las monedas de nuestros principales socios comerciales", afirmó.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, marcó que lo que sucede con el tipo de cambio en Brasil repercute en la Argentina. "La devaluación del real acelera la ya de por sí marcada apreciación del peso, podría ir aumentando la expectativa de devaluación local y en ese sentido podría demorar liquidación de divisas. Eso reduciría la oferta en el mercado del CCL que venía muy ofrecido por el dólar blend y por esa vía se generaría presión al alza".

Finalmente y con una visión similar, desde un banco local advierten que el contexto es desfavorable para el tipo de cambio oficial. "Si crece la volatilidad en la región, y en Brasil en particular, que es nuestro principal socio comercial, esto genera mayor presión cambiaria en Argentina. El Banco Central mantiene el crawling peg del 2%, pero podría verse forzado a cambiarlo si es que la volatilidad cambiaria no retrocede. La dependencia sobre los mayores flujos del agro crece en este contexto para que el dólar pueda permanecer estable en el futuro", reflexionó el trader de un banco en la city porteña.\_\_\_

ESPERAN MÁS LIQUIDACIONES DE LA COSECHA

## El dólar cortó la racha alcista y el BCRA compró casi u\$s 200 millones

\_ El Cronista

**Buenos Aires** 

Los dólares libres pisaron ayer el freno. El blue no registró cambios y cerró a \$1.035 en la punta vendedora, cortando una racha de tres ruedas consecutivas al alza. El mayorista, en tanto, cerró en \$ 869,50, por lo que la brecha quedó en 19%.

Por su parte, los dólares financieros corrigieron las subas de esta semana y cotizaron a la baja. El MEP cayó 0,64%, es decir retrocedió \$ 6,63 y se ubicó nuevamente debajo del blue a \$ 1025. En tanto el CCL tuvo una caída más pronunciada de 1,03% o 11 pesos y cerró

a \$ 1064. La brecha se volvió a comprimir hasta el 22,4%.

El volumen operado aver en el segmento de contado con liquidación fue de u\$s 393,09 millones, unos u\$s 130 millones más que el martes, lo que indica un mayor volumen de liquidación del agro, por lo tanto, una mayor oferta y enseguida el

precio del CCL corrigió a la baja.

El valor del billete en el Banco Nación cerró en \$888. De esta forma, el dólar tarjeta trepó a \$1.420,80.

El economista Gustavo Ber vinculó las subas de los dólares libres de las últimas jornadas a un freno transitroio de las liquidaciones, que sería revertido en las próximas ruedas con las ventas de la cosecha. "El reacomodamiento de los dólares financieros y libre de las últimas ruedas habría llegado a partir de dicha coyuntura y de la devaluación de las monedas emergentes, contagio que habría llevado a algunos operadores a

cerrar apuestas hacia el carry trade, pero que de todos modos no alteraría -más allá de coyunturales vaivenes- las perspectivas de calma cambiaria a corto plazo".

El Banco Central continuó sumando divisas a sus reservas, comparando u\$s 198 millones, en una jornada donde hubo más liquidaciones que en los días

En abril lleva comprados u\$s 2.393 millones y desde diciembre pasado, cuando el Gobierno devaluó el tipo de cambio, suma u\$s 13.769 millones. De esta forma las reservas brutas del BCRA treparon a u\$s 29.466.\_

ESTE VIERNES SERÁ EL HALVING

## Bitcoin cae a su valor más bajo desde febrero

Bitcoin tocó ayer los u\$s 60.000, afectado por la incertidumbre financiera global. En la última semana cayó 12%. Sin embargo, los analistas son optimistas en el mediano y largo plazo



\_\_ ldario@cronista.com

A horas del halving, esperado para este fin de semana, Bitcoin volvió a caer y tocó los u\$s 60.000, su cotización más baja desde fines de febrero. La criptomoneda con mayor capitalización de mercado del mundo no fue inmune a la incertidumbre financiera global, con la Reserva Federal insinuando que postergaría la baja de tasas de interés para bajar la inflación y la mayor tensión geopolítica en Medio Oriente, tras el ataque de

Irán a Israel.

Al cierre de esta edición, rebotaba levemente y superaba los u\$s 61.000. Sin embargo, no revertía las pérdidas que tuvo en la última semana, cuando cayó 12%. Sin embargo, el mercado mira con optimismo el mediano y largo plazo.

"No hay que intentar adjudicar el precio determinado del Bitcoin en un día a un solo factor. Todo el escenario geopolítico que se dio estos últimos, especialmente el fin de semana pasado con Irán y con Israel, nos muestra que las criptomonedas,



La industria cripto espera que el halving dé paso a un nuevo ciclo alcista de la criptomoneda.

"En el largo plazo somos muy optimistas sobre el Bitcoin", sostiene Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

La tensión geopolítica en Medio Oriente y las altas tasas de la FED habrían afectado la cotización de la criptomoneda. como todo activo financiero, también están muy pendientes de lo que pasa en el mundo. Grandes temas políticos como este también influyen", explicó a El Cronista Julián Colombo, Director General de Bitso Argentina.

En la industria cripto creen que tras el halving, que según Binance Academy sería el viernes por la noche, vendrá un ciclo alcista de Bitcoin. El halving es un acontecimiento programado que sucede cada cuatro años y se produce cuando el número de criptomonedas minadas alcanza un determinado umbral. Cuando ocurre, el número de Bitcoin entregados a los mineros se reduce a la mitad. Esto significa que se desacelera el ritmo de creación de nuevos Bitcoins, haciéndolos más escasos. El número total que se emitirá será limitado: alcanzará 21 millones de Bitcoin.

"La clave del Bitcoin no es mirar su precio todos los días, sino enfocarse en el largo plazo y ahí es donde nosotros somos muy optimistas y creemos que va a haber un futuro de color muy verde", agrega Colombo...



## Negocios



#### Los argentinos, freelancers baratos

El país es el tercero en el mundo con precios más bajos para contratar freelancers, según un estudio realizado por la plataforma Bookipi. Colombia y Brasil ocupan el primero y el segundo lugar.

LAS CUOTAS SE AJUSTARÁN SEGÚN LA INFLACIÓN, POR DECISIÓN OFICIAL

# Prepagas advierten que retrotraer los aumentos las deja al borde de la quiebra

El Gobierno tomó la decisión de retrotraer los aumentos que aplicaron las prepagas este año y que los ajustes se rijan por el IPC del INDEC. Las empresas dicen que es impracticable

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_\_ flendoiro@cronista.com

La decisión del Gobierno, de que siete empresas de medicina prepaga retrotraigan los aumentos que aplicaron en las cuotas de este año a diciembre de 2023, es "una sentencia de muerte" para el sistema de salud privado y lo "deja al borde de la quiebra", asumieron los principales referentes del sector tras conocer la medida, en varias reuniones que mantuvieron ayer.

Las compañías sabían ya que se venía un golpe fuerte en este cruce con el Gobierno, que había escalado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de la "guerra" que las prepagas le declararon a la clase media. Aun así, el anuncio de ayer sorprendió a las compañías en cuanto a los detalles y esta figura de 'tutela anticipada', muy poco común.

Desde temprano, los abogados internos y asesores de las prepagas analizaban los pasos a seguir con el proyecto de resolución oficial en la mano, mientras escuchaban el discurso del vocero presidencial, Manuel Adorni, que advertía que "la apelación no suspende la medida. Es de aplicación inmediata".

El funcionario dijo que "no se va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista", en referencia a aumentos aplicados en las cuotas de prepagas desde que el DNU del propio presidente Javier Milei desreguló el sector permitiendo subas de precios sin intervención oficial.

En rigor, la medida tomada por el Gobierno, que indica que los aumentos ahora se regirán por el Índice de Precios al Consumidor informado mensualmente por el INDEC, da un paso atrás en la libertad de precios que se les había dado a las compañías. Aún así, Caputo celebró el cambio y destacó la labor de los funcionarios que participaron en la decisión. "Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media", señaló el ministro en su cuenta de "X".

Para las empresas, tal como el gobierno planteo la medida y el nuevo sistema de precios en el sector, el golpe será mucho mayor de lo que se puede calcular. "Es imposible pensar en un monto que se tenga que devolver y otra vez tendremos ajustes por debajo de lo que nos aumentan los costos, porque el resto de nuestros gastos suben sin intervención del Gobierno", dijo otro referente de una de las siete compañías afectadas en principio, que atienden a más de 75% de los afiliados totales.

Las empresas señaladas son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint, además de que se menciona a la confederación que agrupa a las prepagas, la Unión Argentina de Salud (UAS); y Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS", quien el martes anunció su renuncia a la entidad.

De hecho, una de las preguntas que se hacían ayer entre las compañías era sobre el criterio aplicado para armar la lista de empresas mencionadas porque, aseguran en las más importantes, que hay algunas empresas con muchos afiliados y aumentos importantes que no están mencionadas.



En la última semana, se barajaron varias alternativas entre las compañías y algunos representantes del Gobierno para solucionar el impacto de los aumentos, que estaba trayendo además de muchas quejas, una judicialización importante. Una alternativa discutida fue frenar dos meses los aumentos, pero hacia fin de la semana pasada se cortó el diálogo y esa posibilidad quedó trunca.

Lo que explican las empresas es que una cosa es volver a asumir un retraso en el valor de las cuotas pero otra muy diferente es devolver dinero cobrado que además ya se utilizó para pagar salarios e insumos con aumentos de hasta 400% en los tres meses en que las prepagas subieron el valor de las cuotas alrededor de 160%.

"Medicamentos tuvieron 400% de aumento, servicios públicos con subas que llegaron a 300%, combustible, salarios, todo con aumentos muy por encima de los incrementos que aplicamos. Y esto sin tener en cuenta el retraso que arrastramos del año pasado y con la obligatoriedad de cumplir con el PMO, que es nuestro precio de referencia", explicó otro presidente de una prepaga.

La explicación que incluye la referencia al PMO es un anticipo de la defensa que se tendrá sobre la acusación de cartelización. Las empresas dicen que como todos los planes deben cumplir con esa asistencia, su costo es común a todas las compañías y sobre él se calculan los aumentos generales para las cuotas.

El mayor golpe con el avance de esta medida, dicen entre las prepagas, se lo llevarán los prestadores a quienes ya se les pagó con aumentos, clínicas que no pueden devolver el dinero y a las que se les deberá ajustar, en todo caso, en los siguientes meses. Alrededor de 1500, aseguran en el mercado, no podrán continuar atendiendo.

Un miembro de las organizaciones de salud decía ayer con decepción: "mas vale que el Gobierno se apure mucho en recomponer el sistema público porque dentro de pocos meses tendrá mucha gente que debió traspasarse del sistema privado quebrado. Y seguro que no está en condiciones de absorber ni el 10% de los afiliados de prepagas".

Las empresas calculaban que de los 33 millones de afiliados que tiene el sistema, son alrededor de 1 millón los que no pueden afrontar las subas. Jubilados, empleados que entraron al sistema cuando las paritarias eran superiores al aumento que se les permitía hacer a las prepagas, entre otros. "Era más fácil actuar sobre ese millón de personas y no empujar a 33 millones a un problema de imposible solución", comentaron.

Negocios 19



Cupra rinde homenaje a la tradición italiana y a su historia familiar; Angelici lo inició a fines de 2019, cuando terminó su presidencia en Boca

PRESUPUESTA UNA INVERSIÓN EN TORNO A LOS U\$S 3 MILLONES

# Angelici busca bodega propia y empezar a exportar su vino

Hasta ahora, el ex presidente de Boca produce su marca, Cupra, en instalaciones de un tercero y con uva comprada. Está mirando tierras en Mendoza para el proyecto, que incluye un restaurante

\_\_ Juan Manuel Compte

\_\_\_ jcompte@cronista.com

A cuatro años de haber lanzado Cupra, su marca de vinos de alta gama, el expresidente de Boca Daniel Angelici ya definió su próxima apuesta: tener bodega y viñedos propios, con los que apuntará al enoturismo y, también, a la exportación. Presupuesta una inversión en torno a los u\$s 3 millones, de los cuales la mitad será para maquinaria y edificación, y el resto es lo que exigirá la operación inmobiliaria, según cuál sea el precio que termine pagando por la tierra. En tal sentido, ya vio dos propiedades, ambas en la zona de Agrelo, Mendoza.

"Es el momento", asegura el empresario, cuyos intereses van desde el que más se le conoce -el juego- a las telecomunicaciones, la hotelería y los estacionamientos, además de su estudio jurídico (es abogado) y su actividad política. "El año próximo, queremos tener la bodega y el viñedo propios", anticipa.

El emprendimiento Famiglia Angelici nació a fines de 2019, cuando el "Tano" -su apodo en los ecosistemas de la política y del fútbol- finalizó sus dos mandatos consecutivos en la presidencia de Boca Juniors. Lo inició como un proyecto compartido con sus tres hijos y la marca Cupra rinde homenaje a Cupra Marittima, pueblo sobre el Adriático del que su padre, Remo, emigró en 1948.

El gusto de Angelici por el vino y su presencia en Mendoza -es accionista del casino de la capital-, prácticamente, definieron la ubicación. Con uvas compradas a terceros, en fincas del Valle de Uco, alquiló espacio en una bodega, Mangato, para La primera cosecha de Cupra fue de 8000 botellas; su producción de este año será de 59.600 unidades

Angelici tiene dos mercados bajo la mira para exportar: Brasil y los Estados Unidos (en especial, Miami) elaborar su primera cosecha, de 8000 botellas, en 2020. Entre el alquiler, los insumos y la contratación de una enóloga (Estela Perinetti), la inversión inicial rondó los u\$s 80.000.

"Todos los años, hacemos no menos de 15.000 botellas más que la temporada anterior", explica. La producción de 2024, precisa, será de 59.600 unidades entre sus cinco varietales: blend, rosado, gran malbec, blanco y pinot noir (los dos últimos se lanzarán antes de fin de año). "Ya, para lo que tengo, necesito mi propio espacio", afirma.

Ese otro espacio son unas 25 hectáreas, cuyo valor de mercado -en esa zona- es de u\$s 70.000 cada una. "Veníamos viendo el mercado. Ahora, viene la etapa de armar una buena bodega, con estilo italiano", dice Angelici. Su idea es tener un establecimiento de producción propia con el valor agregado de un restaurante. "Por eso, en lo que estoy buscando, lo que más priorizo hoy son las vistas a la Cordillera", enfatiza.

Cupra, actualmente, se vende a un precio promedio de u\$s 20 la botella en una veintena de puntos, que incluyen los principales hoteles y restaurantes de Buenos Aires. Sólo se comercializa en dos vinerías: una en Caminito, La Boca, donde más volumen despacha por el turismo.

Angelici, ahora, está decidido a dar el siguiente paso: la exportación. "Hasta ahora, por una cuestión de escala y de estructura, no lo hice", justifica. También, por rentabilidad. "Hoy, tiene sentido exportar. Antes, si exportabas y te pagaban al tipo de cambio oficial, te convenía vender el vino acá", reconoce. Tiene dos mercados bajo la mira: Brasil y los Estados Unidos (en especial, Miami, por la colonia argentina). El gran malbec será su bandera. "Es el vino argentino. El vino del Valle del Cuco, además", define.

"Se empieza a ver de nuevo vino argentino en el exterior. Pero sé que tengo que ser competitivo contra muchas marcas que son muy conocidas", indica.

Reconoce cuál es, hoy, su principal debilidad. "Estaba esperando tener el portafolio completo, con los cinco varietales, para hacer instalación de marca. Nadie va a un restaurant a pedir un vino que no conoce".

Por lo pronto, después de un fin de año en el que, dice, vendió más de 3000 cajas (de tres botellas cada una) como regalo empresarial, lanzó el botellón magnum, de 1,5 litros, y empezó con acciones puntuales de difusión de marca. Ayer, por ejemplo, participó de un evento en Cohiba Atmosphere, de Pilar. Fue una cata exclusiva de habanos y vino para 50 clientes. Aprovechando la fecha -fue el Día del Malbec-, estrenó ese varietal.

20 Negocios Jueves 18 de abril de 2024 El Cronista



Para el Foro Llao Llao, la Argentina debe ser "global, capitalista e integrada al mundo desarrollado"

LA CUMBRE SE DESARROLLA EN BARILOCHE

## Lacalle Pou, Peña y Milei, los platos fuertes del Foro Llao Llao

Empezó anoche la reunión más exclusiva de los 'dueños de la Argentina'. El presidente uruguayo participó en la cena inaugural. Hoy será el turno del paraguayo y el viernes cerrará el argentino



ENVIADO ESPECIAL

Juan Manuel Compte jcompte@cronista.com San Carlos de Bariloche, Río Negro

duardo Elsztain, gestor y anfitrión del Foro Llao Llao, suele aclarar: "No es secreto, sino discreto. Eso es lo que hace que las personas hablen". El empresario, titular de IRSA y de Cresud justifica así la utilización de la regla de Chatham House, que permite a los participantes utilizar la

información obtenida en esas charlas, siempre y cuando, no se identifique su origen.

Esa norma -que hace que, incluso, en las credenciales de los participantes destaque más el nombre de pila que su apellidogenera el halo de hermetismo que tiene el evento, cuya edición 2024 arrancó anoche en el lugar

Provincia de Buenos Aires
CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE SAN PEDRO
PREDIOS DISPONIBLES PARA PERMISO DE USO

POR UN DIA: El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro llama a interesados a presentar propuestas para la ocupación de predios portuarios sitos en jurisdicción del Puerto de San Pedro el que se otorgará conforme a la Resolución CGPSP Nº 139/12.

Consultas en la administración del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Ruta 191 Km. 0 de la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs., Teléfono: (03329) 425378; e-mail: secretaria@puerto-sanpedro.gov ar - oficinatecnicapsp@gmail.com.

que le da su nombre, el más exclusivo hotel de Bariloche.

Con vista privilegiada de los lagos Moreno y Nahuel Huapi, más de 120 empresarios -todos, dueños de compañías- se reunieron para intercambiar ideas, opiniones, escuchar y preguntar a una lista de invitados que incluye a tres presidentes: Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei, quien cerrará el cónclave al mediodía del viernes.

Lacalle Pou, quien aterrizó ayer al mediodía en Bariloche, tras un vuelo privado compartido con varios asistentes al evento, fue el orador de la cena inaugural, que comenzaba al cierre de esta edición.

No es secreto el apoyo -político y espiritual- de Elsztain a Milei. Tampoco, las expresiones de respaldo que el Presidente recibió de dueños de la Argentina, como Paolo Rocca (Techint) y Alejandro Bulgheroni (PAE). Menos, la adhesión al plan "motosierra y licuadora" (Milei dixit) del organizador del foro este año, Marcos Galperin (Mercado Libre), en su fase de tuiteador serial. O de Martín Migoya (Globant), quien se sacó una selfie con el Libertario tras su cumbre con Elon Musk.

Elsztain, Galperin y Migoya integran el comité organizador del Foro Llao Llao. Son miembros fundadores, junto Federico Braun (La Anónima), Gustavo D'Alessandro, Guibert Englebienne (Globant), Ricardo Esteves, Carlos Miguens (Central Puerto), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Luciano Nicora y Karina Román.

Este año, la consigna es "reflexionar sobre la oportunidad de reinserción de la Argentina".

"Los miembros del Foro comparten la idea de que una Argentina que genera oportunidades es una Argentina global, capitalista, integrada económica, política y socialmente al mundo desarrollado, respetando los valores de nuestra Constitución".....

**INGRESA CON EL 49,5% EN 360 ENERGY** 

## Stellantis desembolsa u\$s 100 millones en energías renovables

\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Stellantis confirmó una inversión de u\$s 100 millones en 360Energy Solar, empresa argentina de energías renovables, en una operación que ya había sido anticipada en junio de 2023 pero de la cual se desconocía hasta ayer el monto y el porcentaje de participación.

El gigante automotriz que en el país produce y comercializa modelos de las marcas Fiat, Peugeot, CitroÙn, DS, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Dodge, entre otras, tendrá una participación del 49,5% en el capital accionario de 360Energy, en un paso hacia el objetivo de su autonomía energética.

La confirmación de la adquisición accionaria de la empresa nacional forma parte del plan estratégico Dare Forward 2030, por el cual Stellantis prevé para 2030 alcanzar un mix creciente de ventas de vehículos eléctricos en los mercados de Europa, los Estados Unidos, y América del Sur.

Como primera etapa de la estrategia conjunta con 360Energy, los centros productivos de Ferreyra (Córdoba) donde se fabrica el Fiat Cronos, y El Palomar (Buenos Aires) donde se produce el Peugeot 208, ya se abastecen con energía renovable del Complejo Solar La Rioja de 360Energy.

La generadora de renovables que pertenece a Fides Group del empresario Alejandro Ivanissevich, opera, además, otras cinco plantas solares en las provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja con una potencia instalada de más de 250 megavatios (MW) y cuentan con proyectos para añadir 500 MW en la Argentina.

Las empresas confirmaron también que los lineamientos acordados contemplan el desarrollo de parques solares en distintas plantas de producción del grupo automotriz, basados en fuente solar fotovoltaica; sistemas de almacenamiento e hidrógeno verde.

Stellantis anunció marzo la mayor inversión de la historia de la región, con u\$s 6000 millones para el periodo 2025-2030, de los cuales u\$s 400 millones estarán destinados al mercado local a partir del próximo año.

"El objetivo de ofrecer una

360Energy fue la primera en la Argentina en aplicar sistemas de almacenamiento de energía en sus parques

movilidad limpia, segura y asequible nos desafía a repensar cada parte de nuestras operaciones y la infraestructura que nos respalda", destacó Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis para América del Sur, para quien "un ecosistema de movilidad eléctrica sostenible no es posible sin energía limpia disponible".

Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy también destacó que "este nuevo camino que emprendemos permitirá acelerar los planes de crecimiento en Argentina y expandir las operaciones a otros países de Latinoamérica y Europa"....



Las plantas de Córdoba y El Palomar ya operan con energía solar

El Cronista Jueves 18 de abril de 2024

# Info Technology



#### Nuevos celulares de Motorola

El fabricante presentó sus equipos Moto Edge 50 Ultra, 50 Pro y 50 Fusion, todos con pantallas y cámaras certificadas por Pantone, la organización que normaliza los tonos de color



La popularidad del iPhone viene en retroceso, mientras Samsung y fabricantes chinos avanzan

SE TRANSFORMA EL MERCADO DE SMARTPHONES

# Apple, ante grave caída del iPhone: emergen los rivales asiáticos

Entre las cinco principales marcas de teléfonos inteligentes, Apple registró la baja interanual más significativa. Fuerte avance de las empresas chinas en el mercado global

\_\_\_ Carolina Lamberti

\_\_ clamberti@cronista.com

Tras un período de turbulencia a causa de la pandemia, el mercado de smartphones se reactivó y los despachos mundiales aumentaron 7,8% año tras año a 289,4 millones de unidades en el primer trimestre de 2024. Así lo confirmó el informe Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de la investigadora de mercado International Data Corporation (IDC).

La industria está emergiendo de la turbulencia de los últimos dos años, fortalecida y cambiando, según Nabila Popal, directora de investigación del equipo Worldwide Tracker de IDC. "Seguimos viendo un crecimiento en el valor y en los precios de venta promedio (ASP, por sus siglas en inglés) a medida que los consumidores optan por dispositivos más caros sabiendo que conservarán sus dispositivos por más tiempo", señaló la experta.

Sin embargo, el positivismo de la tendencia general no aplica tanto para el caso particular de Apple, la empresa de En el inicio de 2024, Apple vio descender su participación en el mercado al 17,3% desde el 20,7% del año anterior

Empresas como Xiaomi, Transsion, OnePlus y Huawei crecen fuertemente en sus números de ventas Cupertino que en 2023 se consagraba como la mayor fabricante de teléfonos inteligentes. En el primer trimestre de 2024, en cambio, se registró un traslado de poder entre las 5 principales empresas y la creadora del iPhone vio caer su participación de mercado al 17,3% desde el 20,7% del año anterior.

Así, Samsung recuperó la corona con una cuota de mercado del 20,8% y vendió casi el mismo número de unidades que el año pasado: 60,1 millones. Su participación fue de 22,5% en el primer trimestre de 2023.

Apple, por su parte, envió 50,1 millones de iPhones en los primeros tres meses del año según el rastreador de mercado IDC, por debajo de la estimación promedio de varios analistas. Así, sufrió una caída interanual del 9,6%, lo que representa el descenso más notable para la compañía desde que los bloqueos relacionados con el Covid-19 impactaron las cadenas de suministro en 2022.

En gran parte, esta caída pronunciada responde al declive de las ventas de iPhone en China, donde los consumidores están optando por marcas nacionales en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y en medio de una guerra fría de tecnología, caracterizada por restricciones y fuertes inversiones en investigación y desarrollo por parte de ambas potencias mundiales.

#### LOS COMPETIDORES ASIÁTICOS

El informe de IDC también dejó ver cómo los contrincantes asiáticos encuentran un lugar cada vez más predominante en el mercado de los smartphones, con marcas chinas como Xiaomi y Transsion que registraron un crecimiento de dos dígitos en los envíos mundiales de celulares.

Junto a OPPO, estas empresas completan el top 5 de los principales fabricantes y distribuidores de dispositivos móviles en todo el mundo. Además, aunque Huawei y su spin-off Honor no figuraron entre los cinco primeros, fueron las marcas con mejor desempeño durante las primeras seis semanas de 2024, según Counterpoint Research.

"Mientras Apple logró capturar el primer puesto a finales de 2023, Samsung se reafirmó con éxito como proveedor líder de smartphones en el primer trimestre. Si bien IDC espera que estas dos empresas mantengan su posición en el segmento alto del mercado, el resurgimiento de Huawei en China, así como las notables ganancias de Xiaomi, Transsion y OPPO/OnePlus probablemente harán que ambos fabricantes de equipos originales busquen áreas para expandirse y diversificarse", aseguró Ryan Reith, vicepresidente de grupo de Worldwide Mobility de IDC.

Queda claro que la industria experimenta un dinamismo notable, donde el liderazgo de Apple se ve desafiado cada vez más por firmas asiáticas. Estas empresas ofrecen dispositivos con tecnologías de punta a precios más competitivos; lo que también impulsa la innovación y diversificación en el mercado. Se espera que la competencia en el sector de los smartphones se intensifique en los próximos años y traiga mayores beneficios para los consumidores, con una mayor variedad de precios y productos.

## Financial Times



#### Biden apunta contra China

El presidente de EE.UU. pidió que aumenten drásticamente los aranceles estadounidenses sobre los productos de acero chinos, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales.

ALERTA EN LOS MERCADOS

# El 'termómetro del miedo' se dispara en Wall Street

El índice de volatilidad Vix alcanzó su nivel más alto desde octubre, ya que los inversores aumentan su protección contra el riesgo de caída de las acciones

\_\_ George Steer

Los inversores estadounidenses están pagando las mayores primas desde octubre para proteger sus carteras contra las oscilaciones del mercado, a medida que las crecientes tensiones en Medio Oriente y la reducción de las expectativas de recortes de las tasas de interés alimentan un repunte de la volatilidad.

El índice Vix, el llamado medidor del miedo de Wall Street, alcanzó esta semana los 19,6 puntos, su nivel más alto desde el 20 de octubre, dos semanas después del ataque de Hamás que desencadenó la guerra de Israel en Gaza. La métrica mide el precio de las opciones que permiten a los inversores beneficiarse de las oscilaciones del S&P 500.

Este miércoles el índice había retrocedido ligeramente a cerca de 18, mientras el S&P subía, todavía muy por encima de su nivel de finales de marzo del 12,6%.

La turbulencia del mercado también ha afectado a los bonos estadounidenses, y el índice ICE BofA Move, que mide la volatilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó los 121 puntos, su nivel más alto desde principios de enero, frente a los 86 de marzo.

Alex Kosoglyadov, director gerente de derivados de renta variable global de Nomura, afirmó que el aumento de la demanda de opciones de venta  -que actúan como una forma de cobertura contra la caída de las acciones- supone un marcado contraste con lo ocurrido a principios de año.

En su opinión, antes los inversores estaban más preocupados por perderse posibles ganancias bursátiles que por proteger sus carteras contra las ventas.

"Los inversores compraban exposición al alza como cobertura", afirmó Kosoglyadov. "El riesgo era que el mercado siguiera subiendo y que ellos obtuvieran peores resultados".

El mercado se ha visto sacudido por el enfrentamiento entre Israel e Irán desde que Teherán señalara la semana pasada que planeaba un ataque en respuesta al ataque israelí contra su consulado en Damasco.

El volumen de opciones del Vix alcanzó el viernes su nivel más alto en seis años, según Mandy Xu, responsable de inteligencia de mercados de derivados de Cboe Global Markets, que gestiona las Bolsas de opciones y valores.

Desde entonces, la tensión en Medio Oriente se ha recrudecido: el sábado, Irán disparó más de 300 drones armados y misiles contra Israel, que estudia ahora su represalia.

Solita Marcelli, directora de inversiones para las Américas de UBS Global Wealth Management, dijo que los inversores estaban comprando "protección a la baja" a la luz de las tensiones geopolíticas.



La turbulencia del mercado también ha afectado a los bonos estadounidenses. BLOOMBERG

El titular de la Reserva Federal, Jay Powell, afirmó que la inflación tardará "más de lo previsto" en bajar

Los inversores también están revaluando sus estrategias tras el cambio de expectativas en las tasas de interés Los inversores también están reevaluando sus estrategias tras el cambio de expectativas en las tasas de interés provocado por la fortaleza de la economía estadounidense.

El índice S&P 500 cayó con fuerza el lunes tras los buenos datos de ventas minoristas, y las consecuencias se extendieron a los mercados de todo el mundo el martes.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jay Powell, afirmó el martes que la inflación tardará "más de lo previsto" en bajar hasta el nivel fijado como objetivo por el banco central para recortar las tasas. Aunque la Reserva Federal ha indicado que tiene intención de realizar tres recortes de un cuarto de punto de las tasas este año, los inversores esperan ahora sólo uno o dos. En enero preveían seis.

El cambio en las expectativas de tasas ha afectado a los mercados de bonos, donde los rendimientos -que se mueven de forma inversa a los precios- han subido bruscamente. Esto, a su vez, ha hecho que la renta variable resulte menos atractiva para los inversores, ya que ahora pueden obtener un rendimiento mayor que antes de los bonos ultraseguros del Tesoro estadounidense.

El Cronista | Jueves 18 de abril de 2024 23

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

# Los israelíes están divididos sobre cómo responder al ataque de Irán



La división de la sociedad israelí se ve reflejada en el debate del gabinete de guerra del país, liderado por Benjamín Netanyahu. BLOOMBERG

La opinión pública del país está polarizada respecto a cómo y cuándo tomar represalias tras el ataque con drones y misiles lanzado por el régimen islámico

\_\_\_ James Shotter \_\_\_ Neri Zilber

A lo largo de los seis meses que Israel lleva combatiendo en Gaza, la opinión pública ha apoyado abrumadoramente el esfuerzo bélico, con una gran mayoría de israelíes que respaldan el objetivo de destruir a Hamás y liberar a los rehenes que siguen retenidos en el enclave.

Pero no existe el mismo consenso sobre cómo responder a la amenaza de Irán, cuyo ataque contra Israel en la madrugada del domingo ha reavivado los temores de que las hostilidades en las que se ha sumido Medio Oriente desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, puedan derivar en un conflicto regional.

Según una encuesta realizada esta semana por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 52% de los israelíes opina que el país no debería responder al ataque -la primera vez que la república islámica ataca directamente al Estado judío desde su propio suelo-, sino poner fin a la actual ronda de hostilidades. El resto opinó que Israel debía tomar represalias, aun a riesgo de pro-

longar la actual ronda.

"Todo el mundo está de acuerdo con los objetivos [de la guerra de Gaza]. Pero aquí vemos un camino muy diferente" con Irán, dijo Nimrod Zeldin, de Agam Labs de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que realizó el estudio. "Irán es más complicado".

El régimen islámico lanzó su andanada con drones y misiles en represalia por el ataque israelí contra su consulado en Siria, en el que murieron varios altos cargos de la élite de la Guardia Revolucionaria.

La división de la opinión pública israelí se ha visto reflejada en el tortuoso debate dentro del gabinete de guerra del país, formado por cinco personas y dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Algunos analistas han sugerido que el margen para una respuesta inminente podría estar reduciéndose, con la festividad judía de la Pascua que comenzará el lunes, y los israelíes viajando por todo el país para estar con sus familias.

Según un funcionario del Gobierno, el gabinete de guerra, El 52% de los israelíes opina que el país no debería responder al ataque, el resto quiere que se tomen represalias

que incluye al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al expolítico de la oposición y jefe militar, Benny Gantz, han decidido "en principio" tomar represalias contra Irán.

Pero aún se desconoce la fecha y el alcance de tal operación. El cálculo también se complica por la creciente presión internacional, incluso de aliados como Estados Unidos y Reino Unido, para que el Estado judío muestre moderación.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, declaró el miércoles tras reunirse en Jerusalén que la "situación es muy preocupante". "Está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar", declaró a la prensa, en unos comentarios que indicaban que el gobierno de Netanyahu estaba tomando represalias. "Esperamos que lo hagan de una forma que contribuya lo menos posible a una escalada de la situación".

La falta de una señal clara del gabinete de guerra, que en los últimos días se ha reunido varias veces, ha dejado al país en el limbo, con la vida cotidiana volviendo a una incómoda apariencia de normalidad en tiempos de guerra.

Las restricciones sobre grandes concentraciones de personas, impuestas antes del ataque iraní, se han levantado. Decenas de miles de personas asistieron el martes a un concierto al aire libre en Tel Aviv, mientras que la maratón anual Night Run recorría las calles de la ciudad el miércoles por la noche.

Pero los militares han advertido de que las restricciones pueden volver a imponerse en un breve plazo si Israel decide que ha llegado el momento de responder, o más probablemente, cuando decida hacerlo.

Los halcones de la seguridad en Israel afirman que, dada la magnitud del ataque de Teherán y el hecho de que apuntara directamente al Estado judío, el país no tenía otra opción que responder golpeando directamente a Irán. Otras opciones, como atacar únicamente a sus representantes regionales en Siria, Irak y Yemen, no serían suficientes.

"Israel ha esperado mucho tiempo para ocuparse de los emplazamientos nucleares de Irán, y creo que esta es una oportunidad única para golpearlos con dureza", dijo Amir Avivi, exalto comandante de las fuerzas armadas de Israel.

"Obviamente, si lo haces, tendrás que tratar con Hezbollah... Porque lo más probable es que genere una respuesta", añadió, refiriéndose a la organización libanesa que es el proxiemás poderoso de Irán.

"Es muy difícil hacer algo significativo sin que tenga consecuencias... Pero podría valer la pena si realmente logramos infligir daños graves".

Quienes se oponen a un ataque argumentan que, aunque consideraban el ataque iraní como una clara provocación y declaración de guerra, Israel tenía que adoptar mostrar paciencia estratégica.

"La cuestión no es si tolerar o tomar represalias, sino... Si es inteligente hacerlo ahora o en un momento futuro", dijo Ehud Olmert, que fue primer ministro israelí entre 2006 y 2009.

"Este gobierno tiene que tener suficiente sentido común como para no verse arrastrado a un conflicto regional", añadió, argumentando que tanto los actuales dirigentes como el estado de ánimo de la opinión pública no deben dejar que los "juegos de ego" dicten la política.

Olmert, que durante su mandato lanzó operaciones militares en Gaza, Líbano y Siria, también subrayó la extrema dificultad para Israel de formular una respuesta que fuera lo suficientemente limitada como para no provocar una guerra total y, al mismo tiempo, lo suficientemente grande como para perjudicar significativamente a Irán.

A muchos, incluido Olmert, les preocupa que una escalada entre Israel e Irán pueda desviar la atención de los objetivos de la guerra contra Hamás, el más importante de los cuales es traer a casa a los más de 100 rehenes que siguen retenidos en Gaza.

"Israel tiene derecho a defenderse. El ataque iraní fue extremadamente aterrador y no podemos tomarlo a la ligera. Y el mundo no debería tomárselo a la ligera", dijo Maya Roman, cuyo primo Yarden Roman-Gat fue liberado en un acuerdo sobre rehenes en noviembre, pero otro pariente, Carmel Gat, sigue retenido por Hamás en Gaza.

"[Pero] tenemos que tener en cuenta... a los rehenes de Gaza a los que se les está agotando el tiempo. Y es muy crucial no olvidar que ellos tienen que ser nuestra primera prioridad en este momento".\_\_\_

### **B** Lado B

# Milei está entre las 100 personas más influyentes del mundo, según Time



Para la reconocida revista, el mandatario argentino se ha convertido en poco tiempo en un "ícono para la derecha"

El presidente argentino ingresó a la lista de personalidades destacadas de 2024 dentro de la categoría de "lideres"

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

a prestigiosa revista estadounidense *Time* publicó este miércoles su tradicional lista de las 100 personas más influyentes del mundo e incluyó al presidente argentino Javier Milei entre las personalidades destacadas. Junto a estrellas de Hollywood y de la música, personalidades de la política internacional, artistas, deportistas estrella y otros "innovadores, titanes, líderes, íconos y pioneros", define la revista, Milei se cuenta entre los individuos que Time considera que están "cambiando el mundo".

Time define a Milei como un "profesor de economía radical libertario y ex comentarista de televisión con poca experiencia de gobierno" que ganó las elecciones tras una "aplastante victoria" en noviembre, cuando se llevó a cabo el ballotage contra Sergio Massa.

Milei comparte la lista junto a otros 99 íconos de distintos rubros. En el ámbito de los líderes, donde se encuentra el primer mandatario argentino, encabeza el listado Yulia Navalnaya, esposa del fallecido Alexei Navalny, principal opositor al régimen ruso de Vladimir Putin.

Además de la opositora rusa, el jugador de fútbol americano y campeón del Super Bowl 2024 Patrick Mahomes destaca como un "titán" entre las figuras del deporte, la cantante Dua Lipa lo hace entre los artistas, la cantante y actriz Taraji P. Henson encabeza la lista de "iconos", el presidente y co-fundador de Nvidia, Jensen Huang, lidera a los "innovadores" y la actriz, directora y activista America Ferrera es la principal pionera.

Para la reconocida revista, Milei es un "profesor de economía radical libertario y ex comentarista de televisión con poca experiencia de gobierno" cuya "aplastante victoria" en el ballotage de noviembre se explica por su "promesa de sacar al país del borde del colapso económico".

"Su victoria conmocionó a los encuestadores y expuso la desesperación de 46 millones de argentinos paralizados por una inflación de tres dígitos y una tasa de pobreza del 40%", considera la descripción del Presidente firmada por Vera Bergengruen, corresponsal de la publicación.

Time marca que Milei, de 53 años, "ha perdido poco tiempo" con su agenda económica y el fuerte ajuste que está llevando a cabo: "Advirtiendo a los argentinos que se prepararan para el dolor, se embarcó en una campaña de "terapia de choque" con cientos de medidas de austeridad", repasa la periodista.

Y enumera como alguna de sus medidas a "la eliminación de 70.000 empleos estatales, el recorte de la ayuda federal, la reducción del número de ministerios gubernamentales a la mitad y la devaluación del peso", las cuales hicieron que "decenas de miles de manifestantes salieran a las calles".

Para la revista, Milei se ha convertido en poco tiempo en un "ícono global para la derecha" por sus "diatribas cargadas de blasfemias contra los "socialistas" occidentales y los "traidores" que lo desafían en la legislatura argentina".

Y, tras citar el discurso de asunción del liberal donde dijo que "no hay vuelta atrás" para el país, Time concluyó: "Si bien es demasiado pronto para saber si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha acertado en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina".\_\_\_